# CROS DE HOY

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: JORGE KAHWAGI GASTINE // DIRECTOR GENERAL: RAFAEL GARCÍA GARZA // AÑO 28 Nº 10.031 \$10.00 // JUEVES 18 JULIO 2024 // WWW. CRONICA. COM.MX

# Disminuye capacidad recaudatoria de entidades federativas

La Federación continúa asumiendo funciones locales ante la debilidad de las instituciones hacendarias estatales y se ve forzada a recaudar, administrar y devolver más de 80 por ciento de recursos provenientes de impuestos, derechos y aprovechamientos

La autonomía fiscal, un factor básico para el federalismo verdadero, está muy limitada en la práctica y, peor aún, ha retrocedido marginalmente, lo que provoca que el gobierno federal sea el gran garante de los recursos con los que se solventan servicios locales. Más del 80 por ciento de los recursos se manejan por transferencia Federación-estados. PAG 6

#### Muestran que el Sena está limpio y listo para las Olimpiadas



Encabezados por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, un grupo de parisinos se lanzó al Río Sena para mostrar que sus aguas están efectivamente saneadas. Mil 400 millones de euros se inyectaron a la recuperación del río. **PAG 19** 

## "Escasez de habilidades digitales lleva a ponderar capacidad práctica sobre título profesional"

"Muchas empresas nacionales y multinacionales han comenzado a contratar personas basándose en sus habilidades digitales, independientemente de si tienen una licenciatura o ingeniería", relata en entrevista Julio Ernesto Peña Gaviria, Vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio, "si muestran que saben programar, los contratan".

Sin embargo y a pesar de que el salario no

tiende a ser menor por carecer del título, esto sólo soluciona la necesidad de las empresas que buscan urgentemente personal con habilidades digitales, pero el problema entre vínculo educación empresa se mantiene: "la contratación basada en habilidades es una respuesta inmediata, no una solución definitiva". Hay brechas en cuanto al tema que deben cerrase. PAG 12 y 13

#### Las megabancadas 4T, van: Gobernación



La secretaria de Gobernación señaló que la proyección de la LXVI Legislatura, con mayoría calificada en San Lázaro, se basa en los procedimientos seguidos en elecciones pasadas. La oposición criticó los comentarios y señaló que Segob no es la instancia para determinar la composición del Congreso. PAG 7

#### Trump y sus heridas de campaña

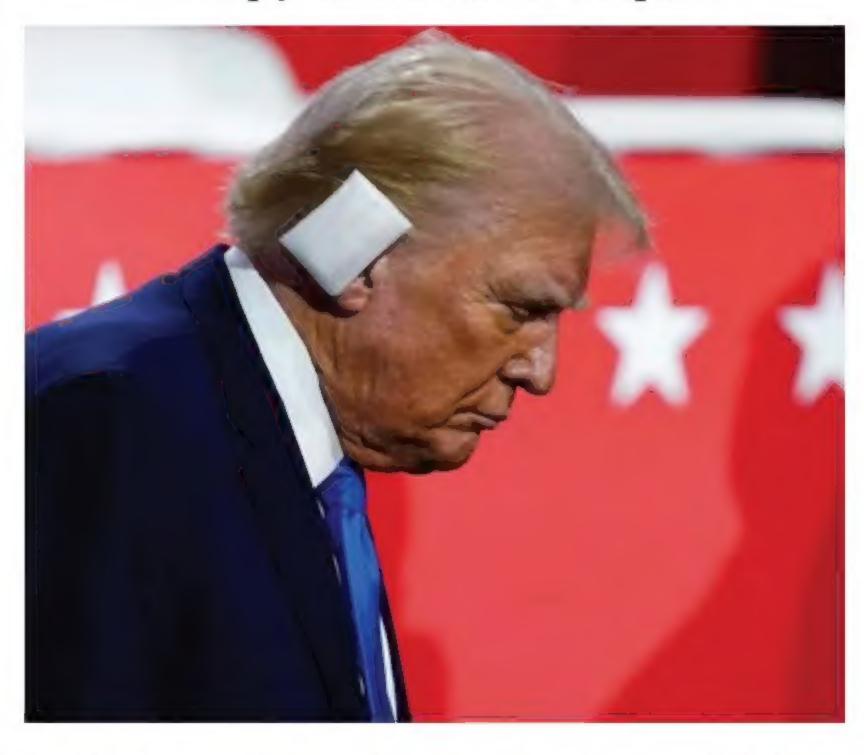

Aparición de Trump en la Convención; este jueves lanza su "mensaje histórico", según su propio dicho, para aceptar la candidatura republicana. PAG 18

#### OPINIÓN

#### Martha Delgado y Cristopher Ballinas Valdés

Las razones y el futuro de la política exterior feminista

Página 8

#### LA ESQUINA

El federalismo pasa por los recursos financieros, por su recaudación y aplicación desde el ámbito local, lo que le da sentido a la existencia de una estructura que parte de los municipios, conocedores de los problemas cotidianos, y culmina en la Federación, que atiende la problemática que nos es común a todos. Sin esto, no hay federalismo

#### **OPINIÓN**

#### Pepe Grillo



### Algo muy malo

Si alguien pensó dentro del gobierno del segundo piso de la 4T que la renegociación del T-MEC será un mero ejercicio burocrático, cosa de llenar formularios, es mejor que lo piense de nuevo. El líder de la competencia por la Casa Blanca, Donald Trump, que para algunos de sus seguidores ya es un gurú con una misión divina, dijo: Algo realmente malo está sucediendo en México.

No se refería esta vez a los migrantes que quieren cruzar la frontera para darle una mejor vida a su familia, ni siquiera hablaba de los carteles de la droga que surten de productos a los consumidores gringos. Nada de eso.

Trump se refería a la instalación en México de plantas chinas para ensamblar autos, sobre todo eléctricos, con la intención de venderlos en el mercado de Estados Unidos.

Donald, que tiene el don de asustar a la gente, adelantó que los integrantes del sindicato de trabajadores automotrices de EU se van a quedar sin trabajo. Trump dijo que él no permitirá eso y se verán las caras en la mesa de negociación del T-MEC. No está demás recordar que Trump y Elon Musk son camaradas.

#### De buena fuente

La versión es que el presidente municipal de Tonanitla, Edomex, que ha pasado por el PES y el PAN, se incorporó a Morena recientemente, pero parece que no todas sus voluntades están con la 4T, las protestas de esta semana contra el AIFA, proyecto emblema de AMLO; han sido coordinadas por el equipo del alcalde que está comprometido con una disputa de límites territoriales con Tecámac.

Las protestas incluyeron el cierre del viaducto nuevo que va de Vía Morelos al AIFA. Pero sus motivaciones pasan también por sus aspiraciones de agrandar su demarcación, algo que ya está peleando en el Congreso del Edomex. Ha pasado una semana de su conversión y ya está marcando cuál será su actitud como "morenista".

#### Duro y a la cabeza

Conforme se acerca el mes de septiembre, cuando Morena y sus aliados podrán estrenar la mayoría calificada en el Congreso, las arengas en contra del Poder Judicial son cada vez más virulentas por parte de los mandos de la 4T. En el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no hay vuelta de hoja. Que falte un procedimiento que permita encausar el berenjenal es algo que consideran menor, siempre habrá manera de arreglarlo.

Algunos sectores de opinión que coinciden con la necesidad de una sacudida al Poder Judicial están preocupados por ciertos desplantes del presidente que dice que es mejor que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros no tengan experiencia porque así no tienen tantas mañanas. Del salón de clases a la Suprema Corte.

w¿Cuando el presidente tuvo un infarto fue atendido por un chico recién salido de una escuela de Medicina sin experiencia, pero sin mañas, o pusieron a cargo al mejor galeno disponible? Usted tiene la respuesta amable lector.

#### Y del COVID, qué cuentan

Aumenta la inquietud sobre una eventual multiplicación de los casos de COVID en el país, en particular en la CDMX. En las charlas de oficina, con la familia o los amigos cada vez hay más gente que habla de un conocido contagiado e incluso hospitalizado.

Para evitar que la preocupación se expanda, sin incurrir en medidas alarmistas, es necesario transmitir información suficiente sobre lo que verdaderamente está ocurriendo.

Uno de los grandes errores cometidos durante la pandemia por las autoridades fue minimizar los riesgos y comenzar a tomar medidas de prevención demasiado tarde.

La gente ya está curtida y respaldará las decisiones de la autoridad sanitaria. Eso sí, nada de escapularios ni de calditos de pollo •

pepegrillo@cronica.com.mx

#### **SUBE Y BAJA**



Pablo Vázquez Titular de la SSC



Sigue entregando buenos resultados; prueba de ello es que Clara Brugada aseveró que se quedará al frente de la corporación

en su gestión. El concentrase en los asuntos que atañen a la SSC y no en la política le han ayudado a consolidar su proyecto.



**Fernando Sánchez Sasia**Diputado de Morena



El legislador presentó una iniciativa que criminaliza las manifestaciones; propone castigar con hasta 4 años de prisión y multas de hasta 32

mil pesos a quienes cierren calles; AMLO, que cerró Reforma y apoya las libertades, seguro que no está contento con él.

#### LA IMAGEN



PECES MUERTOS EN EL RÍO SANTIAGO, JALISCO

La mortandad de miles de peces de la especie tilapia en las inmediaciones del Rio Santiago a un costado de la ex Hacienda Zapotlanejo, es un hecho cuyas causas se desconocen ya que existen algunas hipótesis, pero ninguna confirmada. Al lugar acudió personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para minimizar los olores fétidos colocando cal.

#### **EFEMÉRIDES**



**En 1898.**- El matrimonio de químicos Pierre y Marie Curie descubren el polonio, originariamente denominado Radio F.

En 1880.- Un terremoto de magnitud 7,5 sacude la isla filipina de Luzón y destruye casi todos los edificios dentro del recinto amurallado de Manila.

En 1901.- Colocación de la primera piedra del puerto de Montevideo. Tarda siete años en concluirse.

En 1914.- Gandhi, líder indio de la no violencia, abandona Sudáfrica tras luchar por los derechos de sus compatriotas allí emigrados. En 1915.- Revolución en México: los zapatistas, del general Rafael Castillo, recuperan la capital del país tras abandonarla los carrancistas.

En 1934.- La Sociedad de Naciones entrega a Colombia Puerto Leticia, sobre el Amazonas, en litigio con Perú, quien lo había invadido dos años antes tras cederlo a Colombia en 1922.



#### **EL CRISTALAZO**

### El Tribunal se desentiende

Rafael Cardona Twitter:@CardonaRafael



e acuerdo con la información publicada en días recientes, derivada de las quejas de militantes del Partido Revolucionario Institucional en relación con la ilegalidad de la asamblea de perpetuidad de su actual dirigencia (para lo cual era necesario cambiar estatutos y procedimientos), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha iniciado ese esquivo procedimiento, conocido en casos similares (JLD), como "operación palangana"; es decir, lavarse las manos, jugar al Tío Lolo, hacerle al sueco o inventar un cuento chino.

En "El péndulo de Foucault", Umberto Eco llama a eso, la tripodología felina; es decir, buscarle tres pies al gato.

"El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso enviar cinco impugnaciones contra el proceso interno del PRI a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta resuelva a más tardar el próximo lunes las quejas en contra de los cambios que allanarían el

camino para la reelección, hasta por dos periodos consecutivos, del actual presidente del tricolor, Alejandro Moreno.

"En el proyecto, el magistrado aclara que la propuesta no significa prejuzgar de fondo el asunto, sino declarar improcedente la ruta inicial y "rencauzar" para que las quejas sean resueltas, en primera instancia, en los órganos de justicia interna..."

El proyecto de Don Reyes no prejuzga, pero tampoco juzga. Aduce asuntos de procedimiento, cuando precisamente los procesos son parte de las impugnaciones, y cuando quiere encauzar el asunto general hacia los "órganos de justicia interna", hace como si no supiera quién controla los dichos órganos, cuya capacidad de justicia es apenas una mala broma.

Ya no es la Iglesia en manos de Lutero. Es dejar las decisiones en manos de gar de resolverlo, con argumentos balaquien ha sido denunciado.

"El fallo (del PRI sobre las violaciones del PRI) debe ser emitido a más tardar el 22 de julio, día establecido en la convocatoria impugnada para el registro de las personas aspirantes.

"Posteriormente, la sala superior recibiría otra ronda de impugnaciones, pero esta vez -en su caso- por la resolución del órgano interno partidario.

"En este paquete de improcedencias no fueron incluidas dos más, las promovidas por los ex dirigentes del tricolor Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y otros, así como el recurso de Fernando Lerdo de Tejada", dice la información divulgada ayer.

En estas condiciones el tribunal o al menos el magistrado Reyes, parece ser hasta ahora actuar en favor de una institucionalidad impugnada. La "litis" de todo este asunto es la irregularidad cometida por Alejandro Moreno al capturar bajo su control todos los órganos del partido, incluidas las imaginarias instancias de justicia y demás.

Regresarle a él un expediente en ludíes y burocráticos, significa otorgarle de antemano la legitimidad cuya naturaleza denuncian los quejosos.

Por lo pronto tal actitud le dio espacio al presidente del CEN priista de hacer esta contundente declaración entre

ANIMALIDADES...

AHÍ VOY DE PURO METICHE

la oportunidad y la fiesta.

"Tras difundirse por la tarde el contenido del proyecto (LJ), en un video difundido en redes sociales, Moreno Cárdenas presumió que "va caminando a paso firme la asamblea nacional" y aseveró que "por ahí anda una bola de cínicos y lastres que son los que nos llevaron a construir esta mala imagen del partido".

"Enseguida, agregó: "jamás vamos a permitir que esta bola de cínicos y sinvergüenzas se quieran salir con la suya haciéndole el servicio al gobierno".

#### LOS TRANSEXENALES

El primer nombramiento en el gabinete de Claudia Sheinbaum no fue hecho por ella, fue mandato del presidente López. O. Se trata, obviamente de Rogelio Ramírez de la O.

Algunos más ya fueron cosa de ella, como el de Omar García H. o Lázaro Cárdenas B., pero ahora el SP ya le quiere endilgar toda la morralla del sector de la salud. Recomienda a los corresponsables del fracaso cuya mala gestión nos alejó de Dinamarca y nos acercó a Macuspana. Diría MGS: chingón •

Marielena Hoyo Bastien marielenahoyo8@gmail.com

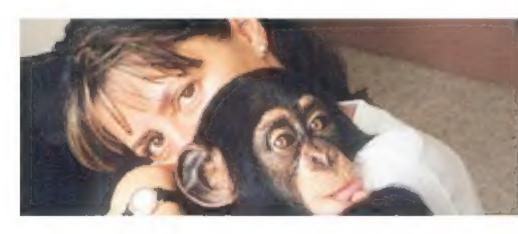

Bien y... Imuy bien!, por el casi inmediato retiro de la suspensión provisional (con rumbo inexplicable a definitiva) al inconcebible cierre del parque canino Gandhi de Polanco-CDMX, tema del que Animalidades se ocupó la semana pasada. Además de haberse tratado de una medida disparatada, fue hasta ridícula y mal fundamentada por parte de quien la promovió e incluso mal gastó dinero para obtener un Amparo realmente improcedente. Justo estos son el tipo de actos en que la ciudadanía se mira correctamente representada por el gobierno, en este caso la SedeMA, demostrando que más allá de cualquier interés político podemos entendernos, apoyarnos y trabajar conjuntamente, como esta vez contra persona intolerante y hasta cierto punto atrabiliaria. Sin embargo, el asunto sirvió para establecer un manejo más cuidadoso del área, destinándose para ello vigilancia especial, inclusive con la participación de MVZs para que por parte de los usuarios se dé fiel cumplimiento al trato digno y respetuoso a los lomitos y se cumpla fielmente el reglamento existente para el correcto uso de ese Espacio Público, procurando... eso sí... que no se adueñen del proyecto los "paseadores de perros". iOJO con ello!

ya que estoy sobre la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (SedeMA), permítaseme criticar acremente la tardía reacción que la entidad tuvo tras denuncia ciudadana, al emitir un bo-

letín explicando SU razón sobre la mala condición que presentaba la loba mexicana SEJE el pasado fin de semana, cuando... ipor dios!... con tanta eminencia trabajando para el Zoológico de Chapultepec (su prisión perpetua tras haber sido capturada de vida libre) y tratándose de una ESPECIE ESTRELLA de la conservación mexicana, debieron haber advertido su malestar mucho antes de que los visitantes lo hicieran, tras lo cual se procedió, según la información difundida, a separar a la hembra que ahora resulta que por comenzar a perder dominancia fueron haciéndole el fuchi en el grupo social al que perteneció como miembro alpha o reproductora exitosa. Lo anterior principalmente por parte de una de sus hijas que está tratando de asumir "el rol de loba dominante", ihágaseme el canijo favor!... para "recomponer" la manada. Recomponer... mmm... Al respecto, es bien sabido que el comportamiento jerárquico de los lobos cautivos no es tan rigido como cuando están en libertad, pero en este caso simplemente por la capacidad de carga del recinto y al poderlos observar cercanamente, los expertos debieron prevenir lo que pasaba en el grupo y no salir hasta después de que la gente protestó, con el San Benito de que como está viejita (12 años) fue desplazada del mando y por eso estaba tristona y decaída. Ahora... a ver si con el aislamiento no le adelantan la muerte. Mientras, me pregunto dónde estaban los ¿"cuidadores"?, animaleros o como los llamen ahora que tan pomposamente el ¿hogar? de la criatura se deno-



mina Centro de Conservación de la Vida Silvestre, que no dieron cuenta de que la SEJE estaba débil y tambaleante dentro del foso de seguridad, ubicación a la que por obvias razones no debió llegar, para peor, sitio totalmente erosionado. ¿De verdad así los "conservan"?, pero, ¿por qué hasta que se evidenció en las redes la triste condición del valioso animal procedieron a "revisarla, atenderla y aplicarle tratamiento y los cuidados que requería"? iDe vergüenza caray! Y no vengan con el cuento de que se le retiró hasta que se cumplimentaran las medidas de seguridad. A otro (a) menso (a) con ese cuento. Yo no se los compro. Se trató de una situación emergente que ameritaba reacción in-me-dia-ta. Punto. Y...

En otro orden de ideas, quizás con lo que voy a citar me meta en camisa de once varas o de perdis se me tache como ave de mal agüero, pero el paso de los años no es en balde y para evitar que suceda algo como con la prematura desaparición de Elena Larrea, quien al marcharse de dimensión dejó un hueco imposible de llenar pese al enorme esfuerzo de quienes han tratado de sostener su legado: Cuacolandia, me permito advertir algo que inquieta mucho en las jóvenes Renata Valencia y Elizabeth Soto de la organización antiespecista Seres Libres, que cada día enfrentan más violencia hacia los

animales a lo largo y ancho del país, dado lo cual están encarando (literal) solitas el maltrato en sitios dominados por el "crimen organizado" o peleando la custodia de las criaturas contra maltratadores con fuerte arraigo en la comunidad, exponiéndose así a toda posibilidad de daño. Es por lo anterior que les sugiero no actuar en mancuerna sino por separado, apoyadas cada una por otros miembros, partiendo de que simplemente los recorridos a deshoras que hacen por carreteras y/o caminos intransitables representan en sí un peligro que... de suceder cualquier cosa... dejaría en la total indefensión a sus ya más de 100 animales rescatados. Suena terrible y se lee peor, pero es una realidad que sentí deber traer a colación. Esas chicas me tienen cautivada y deseo que su vida sea larga y próspera en la materia. Prevenir para no lamentar es el nombre del juego •

producciones serengueti@yahoo.com

blicos descentralizados tan importantes

como el INEA, el CONALEP o el CONA-

FE; pero también desconcentrados como

el CONOCER, o direcciones tan relevan-

tes como la Dirección General de Profe-

siones, encargada nada menos que de la

validación de títulos y la expedición de

problemas que no se han logrado resol-

ver a lo largo de las décadas es la ar-

monización de competencias y una efi-

caz coordinación Interinstitucional. En

esa lógica, se ha mantenido de manera

inercial una dinámica de duplicidad de

programas y acciones entre las diferen-

tes secretarías y niveles de gobierno, lo

que ha resultado permanentemente en

un uso ineficiente de recursos y esfuer-

zos. Por ejemplo, programas de salud y

alimentación escolar que demandan de

una coordinación muy importante entre

la Secretaría de Salud, a través del DIF,

pero también de la Secretaría de Desa-

rrollo Social, con la SEP; pero también

con entidades federativas y municipios

dada la integración actual del Ramo 33.

conoce que en la administración del pre-

sidente López Obrador se haya dado al-

gún proceso de mejora institucional que

permitiera potenciar los recursos y ca-

pacidades disponibles; y que permitiera

Frente lo anterior, hasta ahora no se

Desde esta perspectiva, uno de los

las cédulas profesionales.

#### **OPINIÓN**

### La fragmentación del Sector Social

Saúl Arellano\* www.mexicosocial.org



las políticas para el desarrollo social se encuentra en la necesaria armonización legislativa de los principales ordenamientos que son reglamentarias de tres de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política; y al mismo tiempo, la urgente alineación institucional. Esto, porque históricamente la estructura sectorial de la administración pública ha obedecido, ante todo, a criterios políticos, antes que a un diseño racional y estratégico de planeación y desarrollo organizacional.

En efecto, el nombramiento de las y los titulares de las Secretarías de Estado obedece antes que nada a criterios definidos por los arreglos políticos de las mayorías gobernantes; lo que lleva a que no necesariamente las dirijan personas con conocimientos especializados en las materias de su competencia, sino personalidades políticas que, incluso siendo en ocasiones muy capaces, están siempre sujetos no exclusivamente a la evaluación de su desempeño y resultados, sino a la capacidad de generar alianzas estratégicas que permitan mantener el poder.

Desde esta perspectiva, los tres derechos humanos mencionados arriba son los relativos a la educación, los derechos inherentes al desarrollo social y los relativos al disfrute del máximo nivel posible de salud. En los tres casos, las dependencias del ramo, como se les denomina en el argot de la administración pública, son a la vez "cabezas de Sector", es decir, no sólo cuentan con una estructura "orgánica tradicional", es decir, subsecretarías, unidades y direcciones generales, sino que además coordinan a dependencias de enorme relevancia que pueden tener la figura de organismos descentralizados o de organismos desconcentrados.

Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, coordina acciones con el Consejo de Salubridad General, uno de los organismos constitucionales más relevantes por sus capacidades y funciones en materia de salud pública; y además coordina a instancias como el IMSS, el ISSSTE, el Sistema Nacional DIF o la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por mencionar algunos de los más visibles.

En el caso de la Secretaría de Educación Pública, coordina a organismos pú-



ampliar, desde una auténtica perspectiva de derechos, la cobertura e impacto de programas que podrían funcionar mucho mejor de lo que lo hacen hoy. Por otro lado, también dada la estructura y contenidos de las leves generales

Por otro lado, también dada la estructura y contenidos de las leyes generales que regulan estás materias, se han generado definiciones de prioridades del desarrollo que no son necesariamente compatibles, ni desde la perspectiva de la política pública, y menos aún de la lógica política impuesta por el estilo personalísimo de gobernar del presidente López Obrador.

Preocupa en esa medida los posibles conflictos que podrán presentarse en los próximos meses y años, pues no es clara la estrategia de coordinación y de cooperación que habrán de establecer los Secretarios de Salud, de Educación y la Secretaria de Desarrollo Social; siendo que los tres provienen de formaciones completamente distintas en lo político; pero también en visión y perspectiva de gobierno y administración pública.

No puede dejarse de lado entonces que las diferentes prioridades personales e institucionales mantengan la actual fragmentación de las políticas públicas, donde la integración y la cohesión de los objetivos no se logran plenamente, o que incluso de profundicen las contradicciones y la divergencia de las acciones que

Hasta ahora no se conoce que en la administración del presidente López Obrador se haya dado algún proceso de mejora institucional que permitiera potenciar los recursos y capacidades disponibles; y que permitiera ampliar, desde una auténtica perspectiva de derechos, la cobertura e impacto de programas que podrían funcionar mucho mejor de lo que lo hacen hoy



se desarrollen.

Es importante decir que, dado que la presente administración ha sido reacia a la construcción de un sistema de evaluación integral y, un sistema de indicadores integrado se ha hecho aún más compleja la evaluación y el monitoreo efectivos de las políticas públicas, como ocurrió recientemente en lo que respecta a la negativa de llevar a cabo la realización de la prueba piloto para la aplicación de la prueba PISA en nuestro país.

Por último, pero no menos relevante, se encuentra la realidad de la férrea competencia que se da entre las dependencias por los recursos financieros lo que puede generar conflictos, especialmente en contextos de presupuesto limitado. Así, en una lógica de prioridades políticas diferenciadas y quizá incompatibles, los resultados de la presupuestación y financiamiento de los programas puede incluso ni siquiera estar alineadas con los mandatos constitucionales y legales más esenciales.

Cómo será el estilo de gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue siendo una incógnita mayúscula; pero para lograr un gobierno exitoso deberá, sin duda, resolver los problemas aquí planteados, y otros de carácter estructural y coyuntural •

\* Investigador del PUED-UNAM



Emisión de documentos de identidad de alta seguridad

- Enrolamiento
- Motor multi-biométrico
- Fabricación y personalización
- Emisión digital
- Tecnología de autenticación
- Minería de datos

































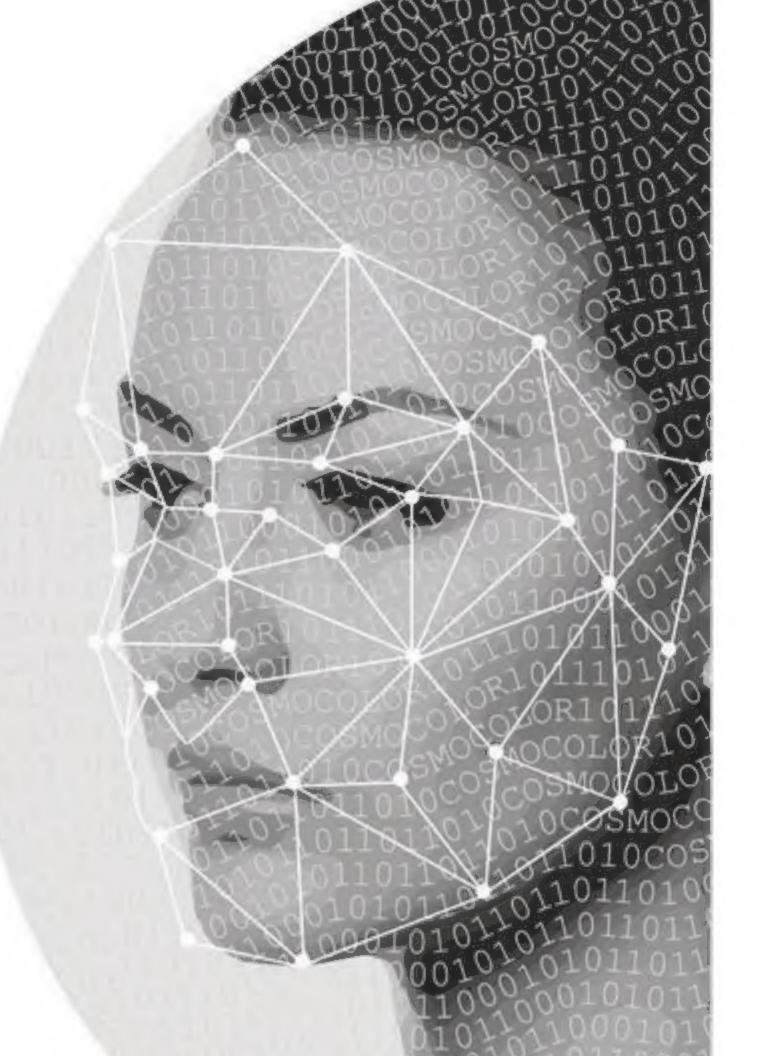

### 6 Nacional

# Estados dependen en más del 81% de recursos del gobierno federal



Las entidades del país solo generaron 460 mil 300 millones de pesos de impuestos locales en el 2023.

IMCO revela que aún así entidades contrataron deuda de hasta \$96 mil 800 millones en 2023

#### Alejandro Páez

nacional@cronica.com.mx

Pese al aumento poblacional que registran muchas de ellas, la autonomía fiscal de las entidades del país es muy limitada o casi nula en gran parte de ellas, lo que provoca que el gobierno federal esté obligado a salir al quite para aportarles más del 81 % de recursos a fin de que esos estados puedan operar, ejercer sus funciones y brindar servicios donde la población que gobiernan está de por medio.

Pero aún con las transferencias gubernamentales, los recursos no alcanzan y muchas de las entidades tuvieron que recurrir en el 2023, a la contratación de deuda de hasta 96 mil 800 millones de pesos, para tratar de solventar sus compromisos y operatividad.

En 2023, los gobiernos de las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad d México, obtuvieron ingresos por un total de 2.97 billones de pesos.

De este monto, solo 15.5%,

es decir, unos 460 mil 300 millones de pesos fue generado por las propias entidades a través de contribuciones como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, entre otras.

Los impuestos locales solo contribuyeron con la mitad de los ingresos generados por las entidades, es decir, 256 mil 400 millones de pesos, lo que representa menos de una décima parte (8.6%) de los ingresos totales.

La otra cara de la moneda es que el 812 %, de los ingresos que reciben las entidades, es decir 2.41 billones de pesos fueron canalizadas por el gobierno federal vía transferencias tanto etiquetadas a través del Ramo 33, pero también las no etiquetadas como las participaciones del Ramo 28.

La mayoría de las entidades no se caracterizan por su eficien-

Sólo 15.5% de los recursos federales en 2023 fue generado por las propias entidades a través de contribuciones como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, entre otras

cia a la hora de cobrar impuestos locales pues en el 2023, solo 16 entidades cobraron el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, y únicamente 15 el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico.

"Los gobiernos estatales deberían aprovechar plenamente sus facultades tributarias para aumentar sus ingresos, mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, y reducir su dependencia hacia las transferencias del Gobierno Federal", establece estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

#### **ENTIDADES DEPENDIENTES**

En los últimos 8 años, del 2015 al 2023, autonomía fiscal aumento aunque de manera marginal en varios de ellos, en 22 estados pero en contraste disminuyó en 10 entidades, incluida la Ciudad de México.

De hecho, la mayor reducción de autonomía fiscal fueron en Guanajuato Ciudad de México y Aguascalientes.

Si bien la Ciudad de México, es la entidad menos dependiente de los recursos federales, en estos 8 años presentó una caída del 6.6 % en sus ingresos propios al pasar de 49.9% a 43.3%. Guanajuato también registró una caída de su autonomía fiscal al pasar de 21% a 14.1%), y Aguascalientes pasó de 14.0% a 11.2% •



Ignacio Mier Velazco y Ricardo Monreal, líderes parlamentarios de Morena.

### Monreal prevé cambios a reforma del PJ... sin incluir el voto popular

"Es un mandato de la ciudadanía que no vamos a desoír ni incumplir", sostiene el senador

#### Alejandro Páez

nacional@cronica.com.mx

Sin especificar los alcances de las eventuales modificaciones, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma al Poder Judicial sufrirá cambios, aunque solo se analizarán los que sean viables donde no está incluida la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recalcó que la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros, es un tema intransitable porque así lo mandato la población a Morena en las urnas durante las elecciones del 2 de junio pasado.

"La elección no creo que se modifique, si modalidades para la elección, la elección es un mandato popular que no vamos a desoír y no vamos a incumplir", sostuvo.

#### ¿Ustedes han contemplado algún cambio a partir de los foros que se están llevando acabo?, se le preguntó.

No, todavía no se los puedo comentar, porque hasta que concluya el noveno foro en Sinaloa vámonos a empezar

a redactar el dictamen, pero seguramente va a sufrir modificaciones la propuesta original, (...) si hay la intención de aceptar las propuestas viables, incorporarlas al dictamen final de reforma, respondió.

Monreal consideró que esta reforma va a eliminar los privilegios en el alto nivel y el cúmulo de privilegios que se fue acumulando con el tiempo y que ha generado un deterioro enorme para el Poder Judicial.

"Es intentar limpiar al sistema de justicia. Lo que estamos haciendo es fortalecer el régimen de división de poderes, lo que estamos haciendo es otorgarle autonomía al Poder Judicial y lo que estamos haciendo es quitarle al crimen organizado su influencia y al crimen de cuello blanco la enorme influencia que tiene sobre algunos juzgadores", detalló.

Comentó que "no sería malo" que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgara esta reforma, pero dependerá de los tiempos de la discusión que inicia el 2 de septiembre próximo.

En otro tema, el político zacatecano dio su respaldo a Luisa María Alcalde para que se convierta en la próxima presidenta nacional de Morena.

"Luisa Alcalde es una garantía para dirigir al partido, sí así lo deciden los militantes de Morena, que es una mujer con capacidad, es una fundadora de Morena y su lucha política, a pesar de su juventud, está probada", estableció •

# Gobernación reitera que es "falsa" una sobrerrepresentación en Cámara baja

Dice que debate mediático responde a los intereses de la delincuencia, de cuello blanco y la organizada

#### Gerardo González Acosta

nacional@cronica.com.mx

No hay sobrerrepresentación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la virtual conformación de la Cámara de Diputados luego de la elección de junio de 2024, dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

Señaló que en el fondo el debate mediático impulsado por el bloque opositor sobre una "falsa sobrerrepresentación, es por la posibilidad de reformar leyes, particularmente la Carta Magna".

Dijo que "el total de legisladores de Morena cumple con los parámetros establecidos y vigentes en la reforma de 1996 al artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estipula, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios".

Durante su participación en la conferencia matutina presi-



La secretaria Luisa María Alcalde Luján presentó en la conferencia matutina su estimación para la LXVI Legislatura, en la que Morena tendría 248 diputados.

dencial, presentó la integración estimada para la LXVI Legislatura, en la que Morena tendría 248 diputados de mayoría relativa, es decir, votados directamente por el pueblo, y de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

Añadió que el mismo artículo, que regula la distribución de los diputados y evita la sobrerrepresentación, también plantea lo que procede.

"En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos

principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida", explicó.

Expresó que Morena obtuvo una votación nacional de 43.54% más y no excedió el ocho por ciento máximo en la distribución de curules al contabilizar 49.6%, que incluye el porcentaje por diputados plurinominales.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que los partidos coaligados con Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) también respetan la integración de curules con 10 y 15 por ciento, respectivamente.

Indicó que en ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución: que no excedan 300 diputados y que no excedan la votación total más el 8%.

La secretaria de Gobernación recordó que en 1996 fue reformado el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que, en aquel momento, introdujo una re-

gla específica en el artículo 59-A, inciso 4, sobre coaliciones para la distribución de diputados plurinominales.

Anteriormente decía, "a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido".

Detalló que este artículo fue eliminado en 2008 por la coalición PAN-PRI-PVEM y desde ese momento la distribución de curules plurinominales es por partido político, criterio que se ha respetado en todas las elecciones siguientes a esa fecha: 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021.

#### LA OPOSICIÓN, DE REVERSA

Alcalde Luján cuestionó el actual interés del bloque conservador por cambiar este principio respetado por 16 años y regresar al criterio por coalición que ellos mismos descartaron en su momento.

"La discusión en diferentes medios de comunicación y foros de una falsa sobrerrepresentación responde a la mayoría calificada que alcanzaría la coalición Morena-PT-PVEM en la LXVI Legislatura con 373 diputadas y diputados, cifra que posibilita reformar leyes, particularmente la Carta Magna", explicó •

### ... y chocan Morena y oposición en la Permanente por "agandalle" de Segob al "estilo Bartlett"

"Tendrían que esperar primero al INE y después al Tribunal", recrimina la panista Kenia López

#### Alejandro Páez

nacional@cronica.com.mx

La oposición en la Comisión Permanente, reprochó que "al más puro estilo de Manuel Bartlett", la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pretenda definir cuántos diputados le corresponden a cada partido político, con el propósito de favorecer

a Morena y a sus aliados y, tener así la mayoría calificada que requieren para aprobar la reforma al Poder Judicial.

"Es que la secretaria de Gobernación debe entender que esas prácticas de Bartlett no le hacen bien, no le hacen bien a México, no le hacen bien a ella, tendrían que esperar primero al INE y después al Tribunal ¿Por qué este agandalle? Porque se quieren robar más de 80 diputados, esa es la verdad", acusó el PAN a través de su vicecoordinadora en el Senado, Kenia López Rabadán.

En tanto, Emilio Álvarez Icaza, senador del PRD, pidió que Luisa María Alcalde renuncie como titular de la Secretaría de Gobernación y mejor se vaya a dirigir a Morena, pues actúa como defensora de ese partido.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó que su partido pretenda la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión y consideró que "la oposición quisiera que no tuviéramos nada, pero el pueblo es el que decide".

Negó que exista algún tipo de injerencia por parte de la titular de Gobernación, y mucho menos que la fórmula para la designación de los legisladores de representación proporcional se preste a algún tipo de discrecionalidad.

"No es así, es una fórmula que ya se ha aplicado en los úl-

timos seis procesos electorales federales, y que hoy Luisa Alcalde explicó muy bien, donde expresa que no hay ninguna sobrerrepresentación, ni abuso de ningún partido político y que es lo que la Constitución y la ley señala", indicó.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Monreal Ávila defendió la mayoría calificada que obtuvo Morena y sus aliados en los comicios del pasado 2 de junio.

"La Constitución es muy clara, yo le creo a la Constitución, no a la oposición, y la Constitución dice que es por partido, así lo modificaron ellos hace como dieciocho años, así es que así está vigente", estableció.

Por su parte, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, están obsesionados con la sobrerrepresentación.

Lamentó que nuevamente la Presidencia de la República se inmiscuya en el proceso electoral y destine de manera inmoral tiempo de la mañanera para intentar incidir en la autoridad electoral y que haya una sobrerrepresentación que lastima a la democracia y que violenta a la oposición.

Aseveró que con esta hipermayoría ficticia que quieren, le va a hacer daño a la democracia, porque buscan eliminar a las minorías.

"No vamos a aceptar que desde Gobernación, por cierto, al viejo estilo de Bartlett, definan cuántos diputados tenemos".

#### **OPINIÓN**

### Las razones y el futuro de la política exterior feminista

#### Martha Delgado Peraltal y Cristopher Ballinas Valdés



urante la 74 Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México adoptaría una Política Exterior Feminista (PEF). En ese entonces, no había más de un puñado de países con una política similar y México se convirtió en el primer país del Sur Global en adoptar una. La PEF mexicana se caracterizó por no sólo buscar un impacto a través de las acciones de cooperación, sino que priorizó los derechos de las mujeres y las niñas en todas las posiciones internacionales del gobierno, y se propició la defensa de los derechos de las mujeres también hacia el interior. Apenas cuatro años después, los resultados de la PEF fueron reconocidos por el Feminist Foreign Policy Index: A Quantitative Evaluation of Feminist Commitments realizado por el Centro Internacional para la Investigación sobre las Mujeres (ICRW), catalogándola dentro de las tres mejores del mundo, únicamente detrás de las de Suecia y Noruega, y la primera del Sur Global.

Cuando comenzamos con la idea, durante del proceso de transición antes de la entrada al nuevo gobierno, las políticas exteriores feministas eran algo nuevo y no cabalmente comprendidas; incluso algunos diplomáticos y organizaciones las interpretaban como un "membrete" o una forma de "pink washing" de los gobiernos. En consultas con expertas, organizaciones, y miembros del Senado coincidían que México no sólo debería adoptar una PEF, sino que podría llevarla a un siguiente nivel, aprovechando el inmejorable momento de la entrada de un nuevo gobierno que reivindicaba la lucha de grupos históricamente discriminados, y la imperante necesidad de mejorar la vida de las mujeres y las niñas en México y en el mundo.

El primer objetivo era político, en el mejor sentido. Al anunciar una política exterior feminista en la Asamblea General de la ONU, y posteriormente durante la Reunión anual de personas embajadoras y cónsules, se refrendaba el compromiso del Gobierno de México con la igualdad de género a nivel internacional, enviando las señales adecuadas a los grupos que típicamente se oponen a la defensa de los derechos de las mujeres en los foros multilaterales. El segundo objetivo era conseguir la congruencia



El próximo gobierno está obligado no sólo a la paridad, sino a trabajar inmediatamente para corregir las cuestiones estructurales que impiden el correcto y igualitario desarrollo de las mujeres y las niñas, así como otros grupos históricamente discriminados.

y promover espacios para el desarrollo personal y profesional de la SRE, además de una acción frontal para erradicar la violencia de género al interior de la Cancillería, y no sólo en el servicio exterior (SEM). Así, tras un diagnóstico de los puntos críticos donde las mujeres enfrentan serios retos para ascender en su carrera, se hizo una propuesta de reforma a la Ley del SEM aprobada rápidamente en el Senado y que se encuentra en revisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, que de aprobarse sería la primera ley en su tipo, que incluye una perspectiva de género y dota de derechos para un desarrollo profesional igualitario en un lugar donde típicamente se interpretaba la norma a favor de los hombres sobre el derecho de las mujeres. El tercer objetivo, es que se honrara la lucha feminista latinoamericana, siendo decolonialista y pensando los derechos de las mujeres desde esta perspectiva, y no unirse automáticamente a las declaraciones y votos del "mainstream" feminista europeísta, sobre todo en las discusiones internacionales que más impactan a las mujeres del sur global: violencia, cambio climático, violencia, alimentación y salud, entre otros temas.

Nos sentimos satisfechos con lo con-

La PEF mexicana se caracterizó por no sólo buscar un impacto a través de las acciones de cooperación, sino que priorizó los derechos de las mujeres y las niñas en todas las posiciones internacionales del gobierno, y se propició la defensa de los derechos de las mujeres también hacia el interior

seguido en estos primeros años de la PEF, y de la gran relevancia que adquirió llamando la atención de sus pares, de la academia, y de las organizaciones sociales, quienes demandaron conocer más de ella y acompañarla para potenciar su efectividad. Esto no sólo es un reconocimiento, sino también implica la responsabilidad de mantener los más altos estándares en la acción internacional, así como para procurar que esta política exterior tuviera un impacto en la política interna, y con ello contribuir a erradicar la violencia de género que tanto afecta a las mujeres y niñas en nuestro país y en el mundo.

El próximo gobierno está obligado no

sólo a la paridad, sino a trabajar inmediatamente para corregir las cuestiones estructurales que impiden el correcto y igualitario desarrollo de las mujeres y las niñas, así como otros grupos históricamente discriminados. En México prevalece una estructura social desigual que normaliza la opresión y la violencia contra las mujeres. Con una PEF implementada en toda su capacidad, y con un bloque de países latinoamericanos que anunciaron una política similar; se pueden llevar las visiones feministas latinoamericanas a la discusión global. Se dejaron cimientos fuertes para su continuidad en el largo plazo, por lo que es viable no solo continuar sino diversificar la PEF, amplificando su papel actual en las agendas multilaterales de cooperación, medio ambiente, salud, derechos indígenas, de desarrollo, finanzas, e incluso del arte y la cultura, lo que podría contribuir a la construcción de un México cada vez más justo, incluyente y seguro para las mujeres y las niñas, y al propósito global de crear sociedades justas y equitativas •

- 1 Ex Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.
- 2 Ex Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.

#### **CÓDICE**

Juan Manuel Asai nacional@cronica.com.mx

### Mbappé y otros galácticos africanos



ylian Mbappé, el mejor jugador de futbol del mundo, fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Portará la camiseta número 9 que comenzó a venderse como pan caliente. Es el nuevo ídolo de los merengues, actuales campeones de España y de la Champion League que no necesitaban reforzarse, pero ningún equipo puede rechazar la posibilidad de tener a Kylian es sus filas.

La migración africana ha nutrido de estrellas a los equipos europeos de futbol. Convierten este deporte en un espejo de la multiculturalidad del viejo continente. Un fenómeno social, en muchas ocasiones trágico por la muerte de los migrantes en el éxodo, ha tenido una derivación deportiva exitosa. Los hijos de migrantes pobres que crecieron con carencias se transformaron en jugadores profesionales ricos, incluso millonarios. Sus padres se jugaron el todo por el todo en el mar o en

el desierto, justo como muchos migrantes mexicanos lo hacen, para darles a sus hijos mejores oportunidades.

Kylian es uno más de los futbolistas que juegan en España y el resto de Europa que nacieron en África o que sus padres lo hicieron, migraron y se reprodujeron en Europa. Él nació en París de padres africanos. Su papá, Wilfred, nació en Camerún y su madre Feyza es argelina, de los bereberes. Ya es una estrella del deporte que solo por firmar con el Madrid recibió un bono de 40 millones de euros. Tendrá un sueldo colosal pero los ingresos fuertes serán por lo que deje el manejo de su imagen.

Ahí mismo, en el Madrid, compartirá el vestidor con Eduardo Camavinga, compañero de la selección francesa, un centrocampista zurdo que nació en un campo de refugiados en Angola donde estaban buscando protección sus padres, Celestino y Sofía, que nacieron en el Congo de donde huyeron por la violencia. La familia entera se trasladó a Francia donde Eduardo destacó pronto como promesa futbolera. El resto es historia

También tenemos que hablar de Lamine Yamal el joven, todavía un adolescente, que comandó a la selección española en la conquista de la Copa de Europa. Es un prodigio de precocidad. A los 15 años, cuando el resto de los adolescentes andan tratando de salir de la secundaria, Lamine debutó como profesional en el Barcelona. Acaba de cumplir 17, ya ganó la Copa de Europa, ya es rico y pinta para millonario. Su contrato tiene una cláusula de recesión de mil millones de euros. Es tan joven que dirime sus diferencias con sus compañeros en la selección jugando "piedra, papel o tijera". Pasó de las canchas de cemento del barrio de Rocafonda, en Barcelona, plagado de migrantes de países africanos, a la cima del mundo futbolero. Mejor, Imposible. Lamine nació en Barcelona, es hijo de Mounir Nasraoui de Marruecos, y de Sheila Ebana de Guinea Ecuatorial.

Lamine se hizo mejor amigo en la se-

lección española de Nico Williams que juega de extremo izquierdo y fue autor de un gol definitivo en la final de la Eurocopa contra Inglaterra. Los padres de Nico, Félix y María nacieron en Ghanna y como muchos otros decidieron probar suerte en Europa. Cuenta la leyenda que el "coyote" que los trasladaría los estafó y despareció con su dinero por lo que tuvieron que cruzar gran parte del desierto del Sahara a pie. Una hazaña de película.

En los festejos por el triunfo obtenido en la final de la Copa América un jugador de la selección argentina entonó un canto racista dirigido a Kylian que dice: "Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el ... de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francés".

La Federación Francesa pidió castigo para Enzo Fernández, que desde luego merece la amonestación, pero el cántico ahí queda •

## Turistas evitarán fraudes al contratar servicios con la nueva plataforma digital de Sectur

La secretaría se incorpora a la era digital, en la aplicación móvil estarán inscritos los prestadores de servicios certificados de México

#### Jennifer Garlem

nacional@cronica.com.mx

La Secretaría de Turismo de México (Sectur) lanzó la plataforma digital del Registro Nacional de Turismo (RNT) con la que se evitarán fraudes y se dará seguridad a los viajeros para la toma de decisiones sobre los servicios turísticos que soliciten.

En la plataforma, que también cuenta con una aplicación móvil, estarán registradas las empresas de México certificadas como prestadoras de servicios turísticos —Sectur es la dependencia que las acredita—; lo que le dará formalidad y veracidad a tour operadores, hoteles,

agencias de viajes, restaurantes, arrendadoras de autos, parques temáticos, balnearios, guías de turistas y más.

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, puntualizó que este instrumento será en beneficio de la actividad turística ya que impulsará la difusión de lugares, facilitará la accesibilidad a prestadores de servicios y contribuirá al desarrollo económico de México.

Comentó que con esta plataforma se disminuirán los "fraudes comerciales que aquejan al sector turístico", y además, con ella se buscará erradicar a las agencias de viajes piratas que se anuncian en internet.

"Se aplicará todo el rigor de la ley a las agencias que no estén inscritas en la plataforma. iBasta de fraudes!", comentó durante el lanzamiento del RNT.

Torruco Marqués detalló que los viajeros podrán acceder al sitio para consultar si



La nueva plataforma del RNT y la aplicación móvil certificarán a prestadores de servicios y darán la certeza al turista.

las empresas que planean contratar son confiables. Tanto la plataforma como la aplicación brindarán información general de los prestadores de servicios inscritos; los solicitantes podrán informarse sobre el comportamiento de dichas empresas en el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y su estatus ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

#### **ACTUALMENTE EXISTEN 44 MIL 217 EMPRESAS REGISTRADAS DE LAS 68** MIL 401 QUE HAY EN MÉXICO

El secretario dio a conocer que actualmente el RTN cuenta con 44 mil 217 registros de las 68 mil 401 unidades económicas vinculadas con el sector; al inicio de la presente administración sólo contaba con 19 mil 900 registradas, lo que representa un incremento del 122%.

Se prevé que al término de la presente administración se cuente con 55 mil prestadores de servicios turísticos acreditados, es decir, el 80.4% de la oferta turística total del país.

"Con lo anterior, queda demostrado que todo se puede lograr cuando hay empeño y dedicación. No son necesarios los decretos presidenciales, ni los presupuestos exorbitantes para cumplir un objetivo. Cuando no hay curva de aprendizaje y sí voluntad política, los buenos resultados se dan por sí mismos", concluyó Torruco.

#### PROCESO ÁGIL Y SEGURO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS

La nueva plataforma del RNT permite que los prestadores de servicios puedan inscribirse o actualizarse (proceso que se realiza cada dos años) de manera ágil y segura. Además, facilita los trámites, reduce tiempos y emite una alerta oportuna para la renovación del certificado.

Lo que mejorará la transparencia al ofrecer información clara, accesible y confiable; se emitirán certificados digitales con elementos de seguridad a través de códigos QR brindando mayor confianza a los usuarios, así lo explicó el titular de la Unidad de Información y Seguimiento de Sectur, Alejandro Aguilera Gómez •

### Las enfermedades y el gobierno

#### Anamari Gomís nacional@cronica.com.mx



a Organización Mundial de la Salud define a la enfermedad, como "alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible". "Es un estado propio pero diferente de un individuo", según el fisiólogo francés del siglo XIX Claude Bernard. Las enfermedades "un desequilibrio psíquico", apunta Sigmund Freud. Para Platón "estar sano es una auténtica manera de ser libre". La enfermedad nos saca del juego de la vida aunque sea por unos días.

Hace menos de dos semanas, me desperté con dolor de cuerpo y cansada. Llamé a la farmacia para que me trajeran una prueba de Covid, que, de inmediato, salió positiva. Pedí que me tomaran otro examen, esta vez de una clínica especializada, y obtuve el mismo resultado. Era mi tercer contagio. El primero fue sorpresivo. Debe haber ocurrido a principios del 2021. Me realizarían un estudio y el médico solicitaba que presentara mi análisis libre de Covid. Muy quitada de la pena permití que violentaran los orificios de mi nariz. Unos minutos después, me llevé una sorpresa mayúscula: tenía Covid. Consulté a un amigo médico para que me dijera si eso era posible, cuando no tenía ninguna molestia. Me contestó que si da positivo es positivo. Me confiné en la casa. Me había puesto ya una vacuna, o quizá dos, de Aztra Séneca contra el temido virus. Me guardé el tiempo suficiente, me volvieron a intimidar la nariz con enormes hisopos y el Covid no estaba más. Al año, una mañana me levanté adolorida y con fiebre. Era de nuevo Covid. Todavía se llevaban a cabo reuniones por Zoom y deliberé junto con otros jurados un premio de cuento. Estaba yo en un estado maltrecho, sólo quería acostarme y no saber de nada.

Los siguientes días no la pasé bien, pero tampoco mal. La temperatura no me subió mucho y seguí las instrucciones del neumólogo, que me recetó por teléfono.

En algún momento de ese año recibí la tercera dosis de Aztra Seneca. No me he vuelto a vacunar. Las inmunizaciones en las farmacias me dan resquemor. ¿Y si no se encuentran bien refrigeradas? Descarté las vacunas que luego adquirió el gobierno de la 4T, la cubana, Abdala,



Aspecto de los hospitales INER y Nutrición, ayer miércoles 17 de julio.

y la rusa, Sputnik V, que no atacan las nuevas cepas del virus.

El doctor Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, internista e infectólogo, articulista del diario *Reforma*, escribió hace un día en su cuenta de Twitter (X) que había un incremento en los casos de Covid19. "Incluso la propia Secretaría de Salud lo reconoce." Más adelante expuso: "Lo que no hace es liberar los antivirales (remdesivir, paxlovid y molnupinavir)." Concluyó con: "Termina el sexenio con la mayor incompetencia y negligencia en la historia de la salud en nuestro país". Es una verdad absoluta.

Los diarios nacionales han advertido del repunte de casos de Covid. Si usted me lee, póngase un cubrebocas si utiliza transporte público o si se reunirá con varias personas. Yo me contagié en una comida dominguera y feliz.

En la primera semana de julio las autoridades sanitarias especificaron que la mayoría de los casos de Covid resultan moderados, pero, como, no siempre resulta así. Los estados con más casos confirmados son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Puebla.

Hace un par de días, la UNAM y la Secretaría de Salud informaron que hay 19 hospitales en todo el país con el 50% de ocupación de camas, ya sea por Covid o por Influenza y, claro, por otras enfermedades infecciosas y virales.

Lo más importante es el cuidado a las personas vulnerables, que no se nos olvide a nadie.

Hoy, y paso a uno de los temas que con razón enfurecen al doctor Moreno Sánchez y a muchos otros médicos,



El doctor Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, escribió hace un día en su cuenta de Twitter (X) que había un incremento en los casos de Covid 19. "Incluso la propia Secretaría de Salud lo reconoce." Más adelante expuso: "Lo que no hace es liberar los antivirales (remdesivir, paxlovid y molnupinavir)."



anunciaron la integración de 2700 galenos cubanos al sistema de salud. Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con Cuba para traer doctores cubanos, como si en México no tuviésemos especialistas y universidades con estupendas escuelas de medicina. Mientras tanto, el IMSS cuadriplica el personal cubano. Me parece bochornosa la medida, indecente. ¿A cuenta de qué importamos médicos cubanos? ¿Por comprar las vacunas Abdala y Sputnik que ya no sirven? En vez de estas medidas, se podría regresar al gran sistema de vacunación garantizado en otros sexenios, amén de dar trabajo a los médicos mexicanos.

Otra de las enfermedades que atacan últimamente es el Herpes Zoster, en personas mayores de 50 años de edad. Es un mal sumamente doloroso, paralizante y resulta que el programa completo de vacunas cuesta más de 5 mil pesos. ¿En serio hay que contratar a los médicos cubanos y comprar vacunas que no sirven para el Covid, en lugar de realmente proteger a la población.

La enfermedad, dijo Hipócrates, "es una manifestación de la vida del organismo. Por lo tanto, hay que mantener esa vida evitando, hasta donde sea posible, las enfermedades.

Este gobierno, que persigue un lugar prominente en la historia del país, seguro será recordado por su ineficacia en no pocos asuntos: Salud, educación, agricultura, obras mal hechas como el AIFA y el Tren Maya y muchos otros etcéteras.

La enfermedad y su tratamiento incluyen no sólo el saber y la ética médica sino el respaldo de la buena gobernanza.

#### **OPINIÓN**

#### Luis David Fernández Araya @DrLuisDavidFer

### Migración, migrantes y emigrantes



derecho a la libre circulación dentro y fuera del país se ha reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro de las fronteras de cada estado y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él. Sin embargo, no existen instrumentos internacionales que reconozcan la elección del país de residencia como un derecho humano.

Como todas las personas, los emigrantes tienen derechos humanos. Las disposiciones de los instrumentos en esta materia hablan por todos, incluyendo a los emigrantes. Sin embargo, a menudo existe una gran diferencia entre los derechos que la justicia internacional de los derechos humanos garantiza a los refugiados, los solicitantes de asilo, los trabajadores migratorios y otros grupos similares, y las realidades a las que se enfrentan. Estos son violados con frecuencia, incluido el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

Su especial vulnerabilidad se deriva de su condición de extranjeros, ya que son los que han cruzado las fronteras internacionales para entrar en otro país en los que no son ciudadanos, y donde por lo general, pueden permanecer, vivir y trabajar legalmente solo con el consentimiento expreso de las autoridades del país.

Como extraños a la sociedad de acogida, no saben el idioma local, las leyes o las costumbres sociales, lo que reduce su capacidad de conocer y hacer valer sus derechos. Pueden ser objeto de discriminación en el lugar de trabajo y en su vida cotidiana, y también pueden enfrentarse al racismo y la xenofobia, y convertirse en blanco del odio de los crímenes.

Los emigrantes que entran en un país de destino o tránsito sin los documentos necesarios pueden ser detenidos por un período de tiempo prolongado por las autoridades, y ser sometidos a un trato inhumano o degradante, sin acceso a asistencia letrada.

Los trabajadores emigrantes indocumentados también son vulnerables al abuso y la explotación por parte de los empresarios, los agentes de emigración, los burócratas corruptos y las bandas criminales. Las mujeres pueden fácilmente convertirse en objetivos para la explotación sexual. Los contrabandistas y traficantes de seres humanos también se aprovechan a menudo de los emigrantes en situación irregular.

El derecho a buscar asilo en caso de persecución es reconocido como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es la base de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada por las Naciones Unidas en 1951 que, con su Protocolo de 1967, se convirtió en el estándar universal del derecho de asilo.

La Convención, también conocida como la Convención de Ginebra, es la piedra angular de la protección de los refugiados, basada en una serie

de principios fundamentales, en particular la no discriminación, la no penalización y la no devolución. El principio de no-penalización significa que una persona procedente de un territorio donde su vida o su libertad se ve amenazada a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política y que después de entrar en un Estado miembro solicita inmediatamente asilo ante las autoridades no puede ser penalizado por entrada o presencia ilegal.

No devolución, significa que el solicitante de asilo no puede ser devuelto a las fronteras de territorios donde su vida o su libertad se verían amenazadas por las razones anteriores. Según la Convención, los movimientos de refugiados solo pueden ser restringidos en la medida en que sea necesario.

En 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo objetivo es velar porque todos puedan ejercer su derecho a

buscar asilo. La Comisión de Derechos Humanos lleva adelante y coordina medidas internacionales para proteger a los refugiados, y supervisa la aplicación de la Convención. Un grupo que necesita protección especial es el de los niños, principalmente los menores no acompañados, ya que son más vulnerables a las violaciones de sus derechos humanos. Hay directrices específicas para las autoridades de emigración determinando el interés superior del niño. El Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que velen porque las opiniones y los intereses de los niños refugiados sean tomados en cuenta en los procedimientos oficiales.

Economista

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL. SECRETARIA: "B", EXP: 1094/2023

#### EDICTO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR HUERTA CASTRO RUBI N SERGIO, UN CONTRA DE CASTRO 1094 2023, SECRETARIA "B" EL C JUEZ TRIGESIMO QUINTO CIVIL, DICTO EN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE

CIUDAD DE MEXICO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EN CONSECUENCIA, SE TIENE A HUERTA

CASTRO RUBEN SERGIO PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO SE LE TIENE SENALANDO DOMICILIO EL QUE INDICA, SE LE ITENE DEMANDANDO EN LA VIA ORDINARIA CIVIL (OTORGAMIENTO Y BARRERA, LAS PRESTACIONES QUE INDICA FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 256, 258, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CÍVILES, SE DA TRÀMITE A LA DEMANDA EN LA VIA

Y FORMA PROPUESTAS, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS CONTESTEN LA DEMANDA Y OPONGA SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS Y LOS PREVENGAS PARA QUE SEÑALE DOMICILIO DE SU PARTE PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIDA LA PARTE DEMANDADA QUE EN CASO DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LES SURTIRAN EFECTOS POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,

CIUDAD DE MEXICO, A 25 DE JUNIO DE 2024 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 84, FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. PEDRO CARLOS NUÑEZ ORTEGA. C SECRETARIO CONCILIADOR

## Tamaulipas va en constante crecimiento económico: AMLO

El mandatario subrayó que la inseguridad en la entidad va a la baja y confirmó que en septiembre inaugurará en Nuevo Laredo las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas

#### Mario D. Camarillo nacional@cronica.com.mx

"Es una garantía que tengan un gobernador como el doctor Américo (Villarreal, que es un hombre íntegro, trabajador, honesto. Tenía tiempo que no había en Tamaulipas un gobernador así. Vamos de gane con él", señaló este miércoles en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la inseguridad y la incidencia delñictiva va a la baja.

El mandatario subrayó que en Tamaulipas la inseguridad en la entidad está dosminuyendo y así lo demuestran los resultados: "Hay menos homicidios, menos secuestros, menos robos. No quiere decir esto que ya desapareció la delincuencia, no, no; estamos ahí constantemente enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia y se está atendiendo", apuntó.

Al confirmar que en septiembre próximo inaugurará en Nuevo Laredo las instalaciones de la Agencia Nacional de



El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en la conferencia matutina el trabajo realizado por el gobernador de Tamaulipas.

Aduanas, López Obrador señaló que Tamaulipas por su vecindad y relación económica con Texas, es una importante región económica en constante crecimiento.

En la misma línea, refirió que los nuevos puentes fronterizos que ya han sido autorizados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dos en Tamaulipas y uno en Coahuila, contribuirán también a potenciar el desarrollo económico en esta región colindante con el vecino país•

# "Escasean los empleados con verdaderas habilidades y competencias digitales"



Entrevista con Julio Ernesto Peña Gaviria, vicerector en el Tecmilenio, para abordar uno de los grandes retos del mercado laboral

#### Educación y empleo

Diego Araiza

metropoli@cronica.com.mx

a digitalización está transformando las industrias a una velocidad in precedentes, según el Foro Económico Mundial, se estima que para 2025, el 50 por ciento de los empleados necesitará capacitación en nuevas habilidades digitales. McKinsey & Company proyecta que la demanda de competencias digitales, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, aumentará en un 50 por ciento para 2030. Sin embargo, menos del 10 por ciento de los trabajadores en la región latinoamericana utiliza tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para tareas avanzadas, como la programación. Esta brecha creciente de competencias digitales está afectando a muchas empresas, las cuales no consiguen el talento necesario para operar sus nuevos modelos de negocio. Para abordar esta problemática, entrevistamos a Julio Ernesto Peña Gaviria, Vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio, quien nos

compartió su perspectiva sobre la empleabilidad y las competencias digitales en México.

-¿Cuál es la situación actual de la empleabilidad en México en relación con las competencias digitales?

-Hoy sabemos que tenemos brechas muy importantes en temas de competencias profesionales. La primera, sin lugar a duda, tiene que ver con competencias digitales. Hay una necesidad específica de personas con este tipo de competencias: desarrolladores en todas sus modalidades, desarrollo web, backend, y más. En Jalisco, por ejemplo, hace un año y medio había más de 70 mil vacantes para desarrolladores de software. Para cubrir estas posiciones se necesitarían al menos cuatro años de egresados en ingeniería, pero eso no se va a cubrir en cuatro años en realidad. La oportunidad ya se habrá ido. Esta brecha refleja una disonancia significativa entre la oferta educativa y la demanda laboral. Muchas empresas nacionales y multinacionales han comenzado a contratar personas basándose en sus habilidades, independientemente de si tienen una licenciatura o ingeniería. Si



Muchas empresas nacionales y multinacionales han comenzado a contratar personas basándose en sus habilidades, independientemente de si tienen una licenciatura o ingeniería. Si muestran que saben programar, los contratan

Peña Gaviria

muestran que saben programar, los contratan.

Los salarios son similares a los de quienes tienen una licenciatura y se les ayuda con el plan de desarrollo de carrera. Este es uno de los grandes desafíos en el mercado mexicano en términos de competencias digitales: Las empresas buscan urgentemente formas de cerrar esta brecha, y la contratación basada en habilidades es una respuesta inmediata, aunque no una solución definitiva.

-¿Además de las competencias digitales, qué otras habilidades son esenciales en el mercado laboral actual?

-Habilidades como el pensamiento crítico, la empatía y la creatividad son esenciales para el éxito laboral. También es importante que las personas sean capaces de aprender y adaptarse rápidamente a los cambios. La capacidad de reinventarse y aprender de los errores es algo que el mercado está pidiendo constantemente.

Desde la tercera Revolución Industrial, hemos visto un cambio acelerado en el uso de tecnologías. La adopción de internet, tecnologías en la nube y aplicaciones como Microsoft han tenido implicaciones importantes en términos de productividad y eficiencia. La pandemia evidenció la importancia de estas tecnologías, permitiendo que muchas personas trabajaran desde casa gracias a la movilidad y las herramientas digitales. Las competencias blandas, como



Las empresas buscan urgentemente formas de cerrar esta brecha, y la contratación basada en habilidades es una respuesta inmediata, aunque no una solución definitiva





la adaptabilidad y la resiliencia, se han vuelto igualmente importantes. Estas habilidades permiten a los profesionales navegar en entornos laborales cambiantes y altamente dinámicos, donde la tecnología y la innovación son constantes. ¿Cómo ha transformado el panorama laboral el avance de las Tecnologías de Información?

El avance de las Tecnologías de Información ha transformado significativamente el panorama laboral. Desde la adopción de internet hasta el uso masivo de aplicaciones en la nube, hemos visto un incremento en la productividad y eficiencia de las empresas. La pandemia de COVID-19 aceleró esta transformación, obligando a muchas organizaciones a adoptar el teletrabajo y a depender de herramientas digitales para mantener sus operaciones.

La adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y el big data está redefiniendo las habilidades necesarias en el mercado laboral. Estas tecnologías no solo están creando nuevos tipos de trabajos, sino que también están transformando los roles tradicionales. Esta transformación implica que los trabajadores deben estar en constante actualización de sus habilidades y conocimientos. La educación continua y la formación en el lugar de trabajo se han vuelto esenciales para mantener la relevancia en el mercado laboral actual. La capacidad para aprender y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y tecnologías se ha convertido en una competencia indispensable para los profesionales de hoy.

-¿Qué recomienda a los jóvenes?

-Lo primero es identificar su propósito de vida. Es fundamental que los jóvenes entiendan qué los motiva, ya que eso será clave para su empleabilidad. Además, deben identificar sus talentos y desarrollarlos. Es crucial enfocarse en las competencias técnicas y digitales que el mercado requiere, como habilidades en software, redes neuronales para inteligencia artificial, entre otros. Aquellos que se especialicen en estas áreas tienen asegurado su futuro.

También es importante que los jóvenes desarrollen habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resiliencia. Estas habilidades son esenciales para adaptarse a los cambios constantes del mercado laboral. Además, deben aprender a aprender. La capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades de manera continua es crucial en un mundo donde la tecnología y las necesidades del mercado cambian rápidamente.

La educación no termina con un título universitario; es un proceso continuo que dura toda la vida. Las plataformas de aprendizaje en línea, los cursos cortos y las certificaciones especializadas son excelentes herramientas para mantenerse al día y relevante en el mercado laboral.



-¿Cuál es la propuesta de valor diferenciadora de TecMilenio en el mercado educativo?

-En TecMilenio hemos desarrollado un modelo de acompañamiento diferenciado. Todos los estudiantes cuentan con un mentor que los ayuda tanto académica como emocionalmente durante su proceso en la universidad. Este acompañamiento les permite desarrollar tanto competencias duras como blandas, generando un diferenciador en el mercado.

Además, fomentamos el aprendizaje continuo para que nuestros egresados se mantengan actualizados y preparados para los cambios del mercado laboral. Estamos comprometidos con apoyar a

millones de personas a insertarse en la nueva economía digital. No solo les proporcionamos las competencias técnicas necesarias, sino también habilidades blandas para que tengan un gran bienestar. Creemos firmemente en el aprendizaje para toda la vida y en la importancia de adaptarse constantemente a los cambios del mercado. En TecMilenio, también fomentamos la colaboración con el sector empresarial para asegurar que nuestros programas académicos estén alineados con las necesidades del mercado laboral.

Esta sinergia permite ofrecer una educación relevante y de alta calidad que prepara a nuestros estudiantes para los desafíos y oportunidades del futuro.



## Clara Brugada revelará a su gabinete en agosto; promete que será inclusivo



Brugada recordó que durante su administración se crearán 100 Utopías más.

Confirmó que el anuncio lo realizará justo después de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presente a todo su equipo

#### Gerardo Mayoral

metropoli@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que revelará su gabinete en agosto, y que este contará con una representación equitativa de hombres y mujeres, asegurando así la paridad de género en los principales cargos de la capital.

Aunque dijo que aún no ha decidido si los anuncios serán semanales o en un solo mensaje, la futura mandataria confirmó que los realizará justo después de que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de la República, presente a todo su equipo.

"Pienso que en agosto ya tendríamos a todos y puedo in-

formar con calma, no hay prisa, en agosto daremos a conocer a los responsables de los principales cargos de la Ciudad", dijo.

#### "GOBIERNO ENFOCADO EN CUM-**PLIR PROMESAS"**

Durante la inauguración de la nueva Utopía Ixtapalcalli en Iztapalapa, Brugada agradeció a los iztapalapenses por su participación en la jornada electoral del pasado 2 de junio y enfatizó que su gobierno estará enfocado en cumplir con sus promesas de campaña.

"Tenemos una tarea por delante muy importante, esta tarea es gobernar la Ciudad de México, así que hicimos un conjunto de propuestas que se construyeron como un Plan de Gobierno y estamos justamente trabajando todos los días para que ese Plan de Gobierno se haga realidad a partir del 5 de octubre que es cuando estaremos tomando posesión del cargo".

"La Ciudad es plural y vamos a respetar esa pluralidad y esa diversidad, y vamos a gobernar para beneficio de todos sus habitantes", declaró.

Como exalcaldesa de Iztapalapa, Brugada afirmó haber sido una defensora de las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), espacios que promueven el arte, el deporte, la cultura y la naturaleza de manera gratuita.

#### **ENTREGARÁ 100 UTOPÍAS A CDMX**

La Utopía número 13, Ixtapalcalli, fue construida de forma modular en tres predios diferentes debido a la falta de un gran espacio público, este complejo cultural ofrecerá más de 150 actividades artísticas y culturales, clases gratuitas de cine, muralismo, artes plásticas y fotografía, además de danza y artes escénicas.

Brugada destacó que durante su administración se crearán 100 Utopías adicionales, ajustadas a las condiciones y demandas de cada territorio, incluyendo Utopías rurales con talleres ambientales y ecológicos.

"Vamos a hacer que este modelo integral reconocido internacionalmente, que pone a la cultura, al deporte y al Sistema Público de Cuidados como prioridades, se extienda a lo largo y ancho de la Ciudad de México", afirmó.

### ... y aseguró que Pablo Vázquez continuará en la SSC



La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, confirmó que Pablo Vázquez continuará como secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), el anuncio lo hizo un día después de que ambos se reunieron para revisar los avances en materia de seguridad.

De acuerdo con Clara, los logros se deben a una estrategia integral que contempla no sólo más policía, inteligencia e investigación, si no también la atención a las causas.

"Desde la campaña mencioné que el (Vázquez) se va a quedar con nosotros, ya estamos trabajando en el programa de seguridad", comentó la jefa de Gobierno electa.

"La seguridad es nuestra máxima prioridad, por eso daremos continuidad a este modelo exitoso en el próximo Gobierno, para seguir a la baja en la incidencia delictiva" • (Jorge Aguilar)

La Utopía Ixtapalcalli también contará con una librería del Fondo de Cultura Económica y la sede de la Escuela de Cine y Fotografía de Iztapalapa "Pohualizcalli". En el evento estuvieron presentes Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, Alejandro Encinas, coordinador de la Comisión de Transición, y diversos funcionarios y dignatarios.

Clara Brugada concluyó su discurso reafirmando su compromiso con la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, enfatizando que su administración trabajará incansablemente para hacer realidad su Plan de Gobierno y mejorar la calidad de vida de todos los capitalinos •

Brugada recordó que durante su administración se crearán 100 Utopías adicionales, ajustadas a las condiciones y demandas de cada territorio



# PVEM lamenta que Morena excluyó las corridas de toros del extraordinario en el Congreso

Reclamaron que solamente se discutirán los temas que son de interés para el Gobierno local, cuando existen otras problemáticas importantes para la seguridad y sustentabilidad de la ciudad

#### Jorge Aguilar

metropoli@cronica.com.mx

El presidente del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma, acusó al partido Morena de no cumplir el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que establecía que los temas legislativos previstos en el periodo extraordinario deberían ser consensuados por todos los coordinadores, lo que excluyó de la agenda legislativa iniciativas como la prohibición de las corridas de toros.

Sesma consideró una falta grave violar los acuerdos legislativos, cuando el Partido Verde había expresado en repetidas ocasiones la importancia de aprobar iniciativas en materia de bienestar animal como prohibir las corridas toros en la Ciudad de México, ya que a su pa-



Jesús Sesma consideró una falta grave violar los acuerdos legislativos.

recer, la mayoría de la sociedad capitalina no está de acuerdo en que los toros de lidia sufran maltrato animal en cada espectáculo.

Destacó que otra propuesta legislativa pendiente es establecer en el Código Civil de la ciudad que los animales sean reconocidos como seres sintientes y así establecer que su adopción y apropiación implicará siempre su tutela responsable. También recordó la iniciativa por la que se otorgaría anualmente la

"Medalla al Mérito por la Defensa de los Animales" por parte del Congreso de la Ciudad de México.

"Los congresistas deben estar comprometidos con el medio ambiente porque sin este no tendremos nada por qué legislar después".

"Es inconcebible y una total falta de cortesía parlamentaria que hayan ignorado y sin mediar explicación alguna, nuestra solicitud de legislar en estos temas y otros tan importantes como la seguridad en el transporte y el establecer que empresas como Amazon, Mercado Libre y otras similares, usen plásticos compostables para el embalaje de los productos que comercializan y envían a domicilio", dijo.

En su turno, el coordinador de la Alianza Verde en el Congreso, Javier Ramos Franco, indicó que si bien su bancada coincide con el fondo de las iniciativas que el pleno de los diputados analizará el jueves 18 en el recinto legislativo, consideró como una falta grave a los acuerdos parlamentarios, sólo incluir en el periodo extraordinario los temas que son de interés para el Gobierno local y para el Grupo Parlamentario de Morena, cuando existen otros temas importantes para la seguridad y sustentabilidad de la ciudad.

Este jueves, en la sesión extraordinaria, se discutirá la Ley de tipificación de los transfemincidios en la capital, así como la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en Materia Judicial, enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, la cual plantea que ningún juez le otorgue la libertad a presuntos criminales que, a su consideración, fueron víctimas de detenciones ilegales o procesos irregulares y que con ello, se ignore su historial delictivo y los exima de ser encarcelados.

# Ponen en marcha el pozo "Barranca del Muerto" en Cuauhtémoc; 26 mil familias beneficiadas

El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación el pozo "Barranca del Muerto" en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, el cual beneficiará a cerca de 26 mil familias, tiene una profundidad de 350 metros y extrae el agua y se incorpora a la red hidráulica de la zona.

Al realizar la inauguración, el jefe de Gobierno, Martí Batres recordó los problemas recientes en el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de agua de la ciudad, y cómo la falta de lluvias había afectado sus niveles.

No obstante, fue claro al desmentir las predicciones alarmistas sobre el "Día Cero" —el día en que la ciudad se quedaría sin agua—, asegurando que este nunca llegó gracias a las múltiples obras y estrategias implementadas por su administración.

"El grueso de la cantidad de agua que nos surte a los habitantes de la Ciudad de México viene de aquí mismo de la ciudad," señaló Batres. A pesar de que el Sistema Cutzamala aporta aproximadamente el 18% del agua, la mayor parte proviene de pozos y otras fuentes locales. Este hecho subraya la importancia de los esfuerzos locales para asegurar el suministro.

#### PLAN DE RECUPERACIÓN

El mandatario destacó un plan implementado a finales del año pasado para recuperar 2 mil litros de agua por segundo en la Ciudad de México. Este objetivo se alcanzó el 21 de junio, gracias a la rehabilitación y reposición de diversos pozos en la ciudad y el Estado de México.

Entre las obras más destacadas se encuentran la reparación de 11 pozos del Sistema Lerma y 12 pozos del Sistema Chiconautla en el Estado de México, así como la rehabilitación de aproximadamente 20 pozos en la Alcaldía Iztapalapa. Entre los proyectos más importantes se incluye la reposición del Pozo del Centro Urbano Presidente Alemán (CU-

PA), que aporta 40 litros por segundo, y los pozos de Pantaco 2 y Pantaco 3 en Azcapotzalco. Además, se realizaron obras de rebombeo de agua potable en Coyoacán y Tlalpan, así como la limpieza del pozo en la Unidad DEMET en Miguel Hidalgo, que recuperó 10 litros por segundo.

El pozo "Barranca del Muerto", ubicado GUA que pe en la colonia Doctores, fue formalmente inaugurado por Batres, quien destacó do Mayoral)

que esta obra beneficiará a cerca de 26 mil familias en la región. Con una inversión de 17 millones de pesos, el pozo tiene una profundidad de 350 metros y aportará 40 litros por segundo a la red hidráulica de la zona. El pozo repone uno anterior con el mismo nombre, siguiendo las regulaciones de la CONA-GUA que permiten mantener el mismo número de pozos en la ciudad. (Gerardo Mayoral)



El pozo tiene una profundidad de 350 metros y aportará 40 litros por segundo.

### CDMX: Días festivos dejan derrama económica de 28 mil mdp durante primera mitad de 2024

Destacan eventos como la Semana Santa y el Día de Reyes Magos, que en conjunto sumaron 12 mil 250 millones de pesos

#### Gerardo Mayoral

metropoli@cronica.com.mx

Durante el primer semestre de 2024, la capital ha registrado una significativa derrama económica gracias a las celebraciones de días festivos, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). Con un acumulado total de 28 mil 592 millones de pesos (mdp), destacan eventos como la Semana Santa y el Día de Reyes Magos, que en conjunto sumaron 12 mil 250 mdp.

Fadlala Akabani Hneide, titular de Sedeco, detalló que esta cifra se distribuye entre diversos eventos clave: el Día de Re-



Venta de flores por 14 de febrero en CDMX.

yes Magos con 5 mil 265 mdp, el Día de las Madres con 3 mil 595 mdp, y la Semana Santa con 7 mil 285 mdp, entre otros. Akabani enfatizó que estas festividades no solo impulsan el comercio local, beneficiando a 363 mil 926 unidades económicas y aproximadamente 2 millones 580 mil personas empleadas en ellas, sino que también reflejan un crecimiento del 16.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento constante del 10% en cada celebración subraya el dinamismo y la resiliencia de la economía capitalina, respaldando el continuo aumento en el comercio, servicios y consumo en la ciudad. La Sedeco también exhortó a los ciudadanos a apoyar a los pequeños y micro negocios locales al realizar sus compras para las próximas festividades, fortaleciendo así la economía de los mercados públicos y las comunidades en toda la Ciudad de México •

### Feria de las Flores en Á.O. supera derrama económica del 2023 con más de 5 mdp vendidos

Lía Limón destacó que se espera superar el récord del año pasado que fue de 60 mil asistentes

#### Gerardo Mayoral

metropoli@cronica.com.mx

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dio a conocer que la Feria de las Flores 2024 es un éxito y a sólo cinco días de haber iniciado, ya superó la derrama económica alcanzada el año pasado. Y reveló que las ventas superan los 5 millones de pesos, esto, de acuerdo con los reportes de los productores de flores, artesanos, expendios de antojitos mexicanos y restaurantes.

Asimismo, destacó que se espera superar el récord del año pasado que fue de 60 mil asistentes.

"Pueden venir en familia a pasar el fin de semana, a comer rico, a divertirse, a comprar plantas, a bailar, a cantar, ya que hay todas las condiciones de seguridad. Hemos rebasado los 30 mil visitantes y estoy se-

gura que vamos a llegar a unos 80 mil asistentes", aseguró.

Este miércoles, la alcaldesa atestiguó el tradicional Desfile de Rebozos en el Museo del Risco en el cual participaron maestros artesanos y tejedores del Estado de México, dedicados a la confección de rebozos, quienes presentaron las colecciones: "Camelia", "Rebocería" y "Escuela de Rebozo de Tenancingo".

Lía Limón reiteró la invitación a las y los habitantes de la alcaldía y de la Ciudad de México a seguir disfrutado de la Feria más antigua de la capi-



Según los reportes de los productores de flores, artesanos, expendios de antojitos mexicanos y restaurantes, las ventas rebasan los 5 mdp.

tal, donde participan 112 productores de flores y plantas, 37 comerciantes de productos derivados de las plantas y flores, así como 30 puestos de antojitos mexicanos y 14 restaurantes de alta gama.

La feria ofrece conciertos y espectáculos gratuitos, este fin de semana se presentarán el Grupo Morsa, Ojitos de Huevo, Mario Bautista, Grupo Mojado, Los Askis, Elefante y Bobby Pulido.

La feria de las flores estará disponible hasta el domingo 21 de junio en la explanada del Paque de la Bombilla en el barrio de San Angel



Asesoría Jurídica y Psicológica 24/7 SIN COSTO

Línea de Seguridad y Chat de Conflanza

Cortesta de CRÓNICAT

# Vance rinde pleitesía a Trump y afirma en su primer discurso que están unidos para ganar

Los republicanos depositan en Trump su fe: "Necesitamos un presidente que proteja nuestra frontera"

#### Fran Ruiz

mundo@cronica.com.mx

El senador por Ohio J.D. Vance, elegido por Donald Trump para ser su vicepresidente en caso de volver al poder, le rindió pleitesía este miércoles en su primer discurso, durante la Convención Nacional Republicana, y le agradeció que no tomara el camino fácil porque aunque "no necesitaba la política, la política lo necesitaba a él".

"El hombre que he conocido personalmente en los últimos años es duro, pero se preocupa por la gente. Puede mostrarse desafiante ante un asesino en un momento, e instar a la recuperación nacional el siguiente", dijo en Milwaukee, donde subrayó que ambos "aman el país y están unidos para ganar".

La convención nacional de esa formación en Milwaukee, que el lunes confirmó la nominación del exmandatario, cen-



J.D Vance aceptó la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos.

Puede mostrarse desafiante ante un asesino en un momento, e instar a la recuperación nacional el siguiente

tró su jornada de este miércoles en la idea de "Hacer Estados Unidos fuerte otra vez".

#### "EU ERA RESPETADO Y FUERTE"

Durante el mandato de Trump (2017-2021), en su opinión, "el mundo era seguro, pacífico y tranquilo" porque el país "era respetado y fuerte".

"Estados Unidos necesita un presidente que proteja nuestra

frontera. Necesita a Trump. (El actual mandatario, el demócrata Joe) Biden ha abandonado su deber", se quejó en su discurso el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Su estado tiene el tramo más largo de frontera con México, pero su alerta sobre la situación no se sustenta con cifras: las detenciones de quienes cruzaron la linde sur de manera irregular

El hombre que he conocido personalmente en los últimos años es duro, pero se preocupa por la gente

cayeron en junio al nivel más bajo registrado desde enero de 2021 y ese descenso se atribuye a las restricciones impuestas al asilo.

Para el legislador texano Ronny Jackson, "cada segundo que Biden está en el poder el país es menos seguro". El camino adelante, en su opinión, "es sencillo: hacer todo lo posible para volver a elegir a Trump" el 5 de noviembre.

#### **DOS PUNTOS DE VENTAJA**

De momento, el magnate neoyorquino de 78 años encabeza las encuestas al recibir el 42.3% de las intenciones de voto, dos puntos porcentuales más que Biden, según la web de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight.

### Biden, ahora con COVID-19, tras decir que "renunciaría por enfermedad grave"

Nuevo revés para el presidente presidencial Air Force One, con el estar vacunado con refuerzo, estadounidense, Joe Biden, en su mes "horribilis". Este miércoles se vio obligado a suspender su campaña, después de haber dado positivo en covid-19 durante un viaje a Las Vegas, en el que tuvo que cancelar su intervención ante la convención anual de la organización hispana UnidosUS.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se sentía, Biden dijo: "Bien" y "me siento bien". A continuación, el presidente, que no llevaba cubrebocas, subió las escaleras que lo llevaban al avión que se desplazará a su vivienda de Delaware para permanecer en aislamiento.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó que Biden presentó síntomas respiratorios, que incluían goteo nasal, tos seca y "malestar general", por lo que se le realizó una prueba de covid que dio positivo.

#### CONSIDERARÍA RENUNCIAR EN CASO DE ENFERMEDAD GRAVE

Biden, que ya enfermó de covid-19 en julio de 2022 pese a afirmó en una entrevista publicada este mismo miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

El influyente congresista demócrata Adam Schiff pidió este miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, que renuncie a su candidatura.

"Aunque la decisión de retirarse de la campaña es únicamente del presidente Biden,



Biden, este miércoles en Las Vegas antes de dar positivo en COVID.

creo que es hora de que pase el testigo", afirmó Schiff en un comunicado.

Con Schiff, ya son 23 los congresistas demócratas que han pedido a Biden que se aparte para dejar paso a otro candidato.

Biden es el presidente de EU más mayor de la historia, y si fuera elegido para servir en la Casa Blanca cuatro años más, dejaría el poder con 86 años.

# HRW acusa a Hamás de crímenes de guerra



Familiares de soldados israelíes que fueron secuestrados por Hamás.

Un informe indica que en el ataque del 7 de octubre cometió crímenes deliberados contra civiles

#### Alan Rodríguez

arodriguezo@cronica.com.mx

Human Rights Watch (HRW) determinó que la organización islamista Hamás cometió "numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" en los ataques en Israel del 7 de octubre, en los que murieron casi 1,200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

La investigación de HRW concluyó que el asalto liderado por Hamás estaba diseñado para matar civiles y tomar a tantas personas como fuera posible como rehenes.

En el informe 'No puedo borrar toda la sangre de mi mente: el asalto de grupos armados palestinos del 7 de octubre en Israel', HRW detalla que la organización Hamás cometió crímenes de lesa humanidad.

Entre ellos están el asesinato deliberado, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y de género, toma de rehenes, mutilación, uso de escudos humanos y saqueo.

#### PRUEBAS RECOPILADAS

HRW destacó que 815 de las 1,195 personas asesinadas eran civiles. De los 251 secuestrados, la mayoría son civiles, y 116 continúan en Gaza, 42 de ellos muertos. Estas acciones no fueron actos aislados, sino parte de un plan coordinado.

Para el informe, HRW estudió testimonios de víctimas, familiares, equipos de asistencia y expertos médicos, así como más de 280 fotografías y videos del asalto.

Las autoridades de Hamás respondieron a las preguntas de HRW asegurando que ordenaron a sus fuerzas no atacar a civiles, pero las pruebas encontradas muestran lo contrario.

HRW solicita una mayor investigación para probar otros crímenes, como la persecución por motivos raciales, étnicos o religiosos, y la violencia sexual.

#### CRÍMENES DE ISRAEL

HRW también acusó a Israel de cometer crímenes contra la humanidad mediante castigos colectivos contra la población gazatí tras los ataques, incluyendo el corte de servicios esenciales y la limitación de la entrada de ayuda humanitaria.

Desde el 7 de octubre, más de 38,700 palestinos han muerto por la ofensiva militar israelí.

Este castigo agrava el impacto de los más de 17 años de cierre ilegal de Gaza por parte de Israel, que HRW también acusó de crímenes de apartheid y persecución contra los palestinos.

HRW llamó a todas las partes a respetar el derecho humanitario y a liberar inmediatamente e incondicionalmente a los civiles mantenidos como rehenes.

### Alcaldesa se baña en el Sena y ataja dudas para París 2024

Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, se bañó este miércoles en el río Sena junto al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Estanguet, para demostrar que sus aguas, "frescas" y muy "agradables" según la primera edil, son ya aptas para acoger las pruebas olímpicas previstas en ellas.

A nueve días de la ceremonia inaugural, que también se desarrollará con el Sena como escenario y será la primera apertura olímpica celebrada fuera de un estadio, la alcaldesa socialista cumplió la promesa que realizó hace meses y que tuvo posponer en varias ocasiones porque las lluvias de los últimos meses retrasaron la adecuación del agua a niveles aptos al baño.

"Finalmente hoy estamos contentos de ver que lo hemos conseguido", destacó Hidalgo tras haberse no solo zambullido en el río, sino también nadado unas decenas de metros.

"Por supuesto que va a permitir las pruebas de los Juegos Olímpicos, por supuesto que va a permitir el baño el próximo año. Es un legado importante", subrayó.

#### **DESPEJAN LAS DUDAS**

Como ya había hecho la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, el pasado sábado, con esta iniciativa las autoridades francesas buscan despejar una las grandes incógnitas de cara a París 2024: si la gran apuesta de celebrar allí las pruebas de maratón en aguas abiertas y del segmento de natación del triatlón saldría finalmente bien.

Hidalgo se presentó en los muelles del Sena cerca de las 10:00 horas, ataviada con un neopreno corto y gafas de bucear, junto a Estanguet, que lucía un bañador y una camiseta negra de París 2024 • (EFE en París)



La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en el río Sena.

### EU agradece a México por sus "grandes esfuerzos" para frenar la migración

El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, agradeció este miércoles a su homóloga mexicana, la canciller Alicia Bárcena, por los "grandes esfuerzos" del país vecino para frenar la migración en la frontera.

En declaraciones previas a un encuentro bilateral entre los dos líderes en Washington, Blinken aseguró que la migración es uno

de los temas primordiales para Estados Unidos en su relación con el país vecino, la cual señaló está "en su mejor momento".

"Hemos visto, hasta ahora, una disminución dramática en el número de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera", enfatizó el funcionario estadounidense, previo a la reunión en los márgenes del encuentro de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP) en la capital de EU.

"Desde nuestra perspectiva", añadió, "esta alianza nunca ha producido mejores resultados".

Por su parte, la canciller mexicana resaltó que su Gobierno ha tomado acciones "en conjunto con otros países de la región" ya que "muchos de los migrantes

provienen de países de sur y centroamérica".

A su vez, aseguró que México ha logrado "mucho progreso" a la hora de parar el flujo de fentanilo hacia EU y detener "la cadena de valores de los precursores" de esta droga.

No es la primera vez que Estados Unidos felicita a México por sus políticas migratorias y, en concreto, sobre sus esfuerzos por evitar que las personas atreviesen el país con destino hacia EU.

Las autoridades mexicanas han impuesto mayores controles tanto en las carreteras como en

los trenes que los migrantes usan para transportarse, dificultando así su ruta hacia Estados Unidos.

#### DRÁSTICO AUMENTO DE **ARRESTOS EN MÉXICO**

A su vez, México ha aumentado drásticamente la detención de migrantes en su territorio, mucho antes de que lleguen a territorio estadounidense.

Tanto los migrantes como organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado prácticas de abuso por parte de las autoridades mexicanas, incluyendo extorsiones • (EFE en Washington)

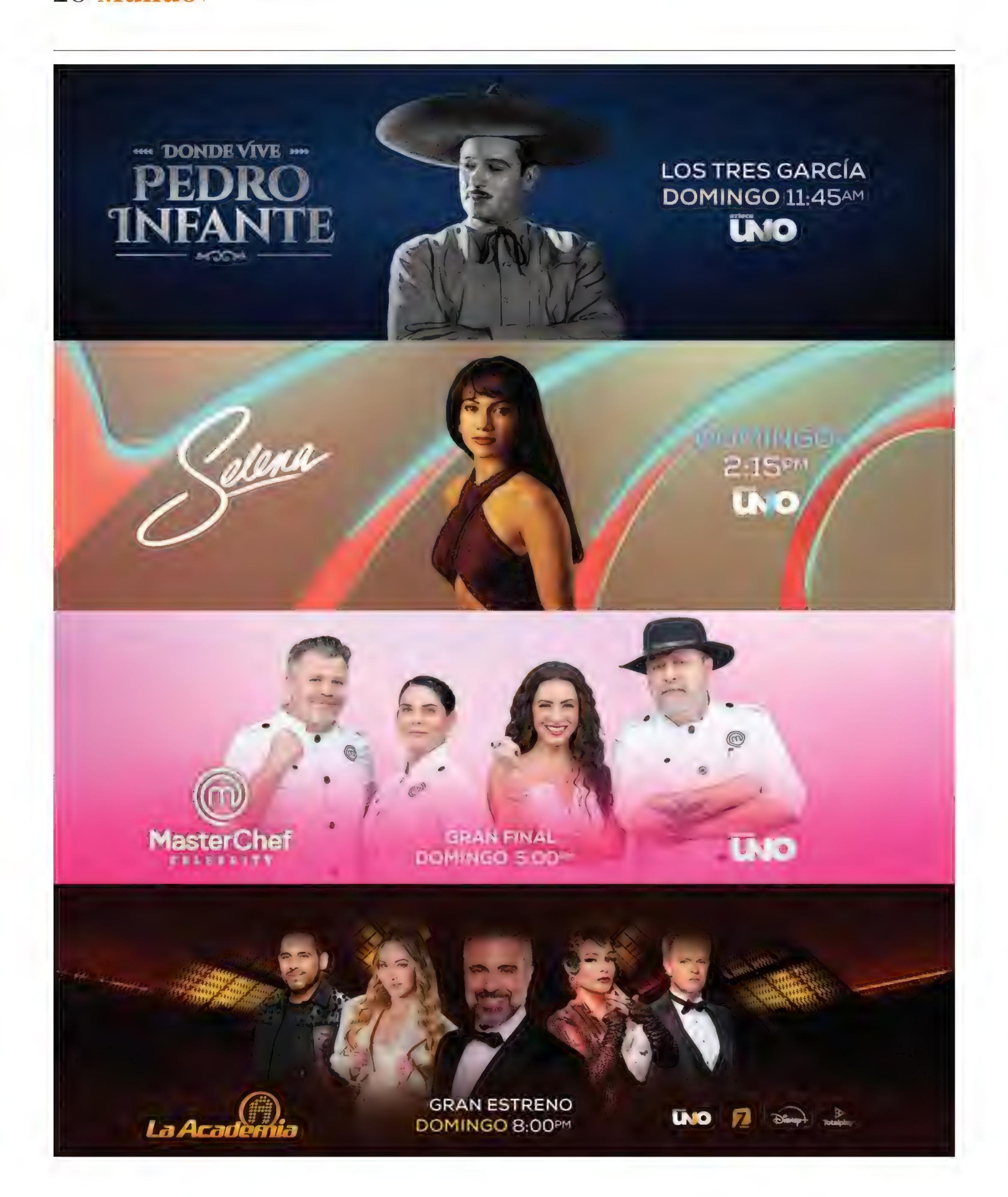

# "En los mitos está la naturaleza humana: el odio, la ambición, la codicia, la traición, el amor..."



Mi interés por la mitología es de aficionado, no es de académico, ni teórico, dice Juan Eduardo Martínez Leyva.

Juan Martínez Leyva habla de su libro "Mitos clásicos y sueños públicos", que se presentará el 24 de julio

#### **Escritor**

#### Reyna Paz Avendaño

@reynisapaz

El problema de inseguridad y crimen organizado, así como el deterioro de los servicios de salud y de educación son tratados por las autoridades como si fueran Heracles combatiendo la Hidra de Lerna: se les ataca, pero de inmediato crece una cabeza más. Ahí es cuando debería aparecer otro personaje mítico: Yolao, quien aplicó fuego para cicatrizar las heridas y evitar la multiplicación del monstruo.

Ese es un ejemplo de la mitología griega que puede aplicarse a la actualidad y es una de las narraciones que retoma Juan Eduardo Martínez Leyva (Sinaloa, 1959) en su reciente libro "Mitos clásicos y sueños públicos", editado por Cal y Arena, que se presentará el próximo miércoles 24 de julio a las 19:00 horas en el Restaurante Palominos.

"Mi interés por la mitología es de aficionado, no es de académico, ni teórico, simplemente es el placer de leer relatos que han pervivido a lo largo de los siglos. ¿Por qué la gente sigue leyendo los mitos antiguos? Sin duda tienen algo que nos atrapa", señala el autor.

Eso que atrae, agrega Martínez Leyva, es la naturaleza humana. "En los mitos está el carácter de las personas que ha permanecido inmutable a lo largo de los milenios, por ejemplo, el odio, la ambición, la codicia, la traición; actitudes del ser humano que están en el lado negativo de la personalidad, pero también el amor, la esperanza, la solidaridad y el heroísmo".

En palabras del economista estos relatos admiten varias lecturas, una es la literaria y otra son las metáforas o parábolas aplicables a la conducta del hombre moderno. "En este libro me intereso en aplicarlas a las personas públicas, a los políticos", indica.

En la obra, el autor reúne 31 mitos que terminan con una reflexión sobre nuestro presente, algunos de éstos son: La espada de Damocles, Los cíclopes y la autarquía, Las yeguas de Glauco, El hilo de Ariadna y La caja de Pandora.

#### SIN SOLUCIONES, EGO Y TIRANOS

Un mito que pervive en la actualidad a

través de expresiones populares es La cabeza de Hidra, que cuando se pronuncia como frase coloquial significa que hay un problema y quien trata de resolverlo genera más conflictos.

"La historia es de un monstruo de ocho cabezas de serpiente que azotaba a una ciudad griega y el rey Euristeo llamó a Heracles para que lo combatiera. Heracles lo enfrentó, pero cuando le cortaba una cabeza, le salían 10 más, era imposible vencer a la hidra por lo que pidió ayuda a Yolao, quien agarró un tizón para cauterizar la herida cada que Heracles le cortaba una cabeza, sólo así evitaron su reproducción", detalla.

La metáfora que plasma Martínez Leyva es que a veces las personas quieren resolver por cuenta propia los problemas sin la ayuda de los demás y eso sucede mucho con los tiranos.

"Ellos piensan que pueden resolver los problemas con ocurrencias y cosas que no están bien estudiadas ni analizadas, entonces quieren resolver, pero generan otros males peores. Los problemas de gobierno, por ejemplo, se resuelven con la ayuda de expertos, de científicos, se resuelven haciendo un diagnóstico y no de manera improvisada como Heracles con la Hidra", afirma.

#### Pero el heroísmo de Heracles no fue reconocido porque no venció a la Hidra solo...

Finalmente, Euristeo le dijo que la victoria no fue su propio esfuerzo, que pidió ayuda de otro. El héroe es un personaje al que se le dan atributos sobrehumanos y sobrenaturales; el espíritu del héroe a veces es ineficaz o personalista porque dice que él las puede todas y no necesita ayuda de los demás.

Otra historia que Martínez Leyva plasma en su libro es la de las sirenas, figuras que en la mitología griega antigua tenían el rostro de mujer, una larga cabellera y plumas de aves.

"Tenían un canto dulce, atractivo y seductor, entonces Odiseo hace que sus marineros se llenen de cera los oídos y él se amarra al mástil, su reto es escuchar a las sirenas sin ser seducido. Odiseo resistió, pero muchos sucumbimos al canto de las sirenas que puede ser el dinero y la ambición el poder", señala.

Un caso específico son los políticos, agrega. "Se obsesionan por el poder y son abducidos por esa ambición, muchos terminan en la desgracia, aunque también las personas comunes nos dejamos llevar por un engaño o una ambición personal".

Finalmente, el autor explica que la idea del mal son dos ideas fosilizadas, es decir, implícitas en nuestro pensamiento y es difícil no cuestionarnos a partir de ambos extremos. Pero si a esos dos conceptos se le suma la figura del héroe, los humanos caen en una radicalización.

"Cuando el bien y el mal lo traduces en la lucha de clases, los ricos son los malos y los pobres son los buenos, y si se agrega el héroe, generas personajes que combaten al mal con resultados terribles. La humanidad lo ha vivido desde las Cruzadas pasando por la Inquisición y la quema de brujas, hasta Hitler", destaca

# "Cuauhtémoc: a 500 años de su muerte", una mirada sobre el último tlatoani mexica

Eduardo Matos coordina el ciclo que se llevará a cabo todos los martes en El Colegio Nacional y participarán María Castañeda de la Paz, Miguel Pastrana, Patricia Ledesma, Salvador Rueda y Antonio Saborit, quienes ofrecerán una visión poliédrica del tlatoani



"Prisión de Guatimocín, último emperador de México", por Carlos Esquivel y Rivas. 1854. (Museo del Prado, Madrid).

#### **Aniversario**

#### Adrián Figueroa Nolasco

@Adrianfns

Cuauhtémoc, el último tlatoani, es una figura relevante y apasionante de la historia de México y el 28 de febrero de 2025 se cumplen 500 años de su juicio y ejecución en manos de españoles, por ello, El Colegio Nacional ofrecerá una serie conferencias en torno a la figura del último gobernante mexica a partir del 23 de julio, además de la edición de un libro con las ponencias.

Eduardo Matos Moctezuma, Premio Crónica, es el coordinador del ciclo "Cuauhtémoc: a 500 años de su muerte, que reunirá a los investigadores y especialistas María Castañeda de la Paz, Miguel Pastrana, Patricia Ledesma, Salvador Rueda y Antonio Saborit, para ofrecer una visión poliédrica del tlatoani.

Al respecto, Matos Moctezuma señala que la figura de Cuauhtémoc en torno a la defensa de su pueblo y ciudad es heroica, conforme lo señalan los mismos textos españoles. "Él no se rinde, aunque se lo pide Cortés. No acepta capitular y llega a las últimas consecuencias: demanda al conquistador, no que lo mate, sino que lo sacrifique para seguir el destino de los guerreros muertos en combate o capturados: acompañar al Sol, a Huitzilopochtli.

#### ¿En este ciclo qué vamos a escuchar sobre el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc?

El ciclo inicia el 23 de julio en El Colegio Nacional y las sesiones serán todos los martes a las 18:00 horas. Ese día inauguro la serie con un panorama de cómo surgió el ciclo y sobre el libro que se está preparando con los textos de los especialistas que ofrecerán las conferencias.

Durante esta primera sesión también haré un relato de cómo los investigadores que participaremos en el ciclo, primero llevamos a cabo un seminario a fines de 2023 y parte del 2024, en el cual nos reuníamos periódicamente en el Museo Nacional de Antropología y tener una serie de pláticas sobre diferentes tópicos relacionados con la figura del último tlatoani mexica.

Con estas pláticas surge el ciclo dedicado a Cuauhtémoc en el Colnal y, en la conferencia de apertura a mi cargo, hablaré la importancia y relevancia de los 500 años del juicio y ejecución de Cuauhtémoc, que se cumplen en 2025. Es mostrar cómo se registró este hecho histórico con base en la documentación y crónicas de la época, principalmente de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, quienes fueron testigos presenciales.

En la segunda charla, que será el 30 de julio y estará a cargo de María Castañeda de la Paz, integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y quien ofrecerá la conferencia "Cuauhtémoc, Linaje y legitimidad", se trata de un tema muy interesante del tlatoani como figura histórica.

Mientras que el 6 de agosto, Miguel Pastrana, doctor e integrante del Instituto In-



vestigaciones Históricas de la UNAM, ofrecerá su charla "Águilas y jaguares. Los guerreros tlatelolcas de Cuauhtémoc".

Después, el 13 de agosto, una fecha simbólica porque es el momento de la conquista de las dos ciudades mexicas: Tenochtitlan y Tlatelolco, Patricia Ledesma y Salvador Rueda dictarán la conferencia "Los últimos días de la defensa de Tenochtitlan". Se van a referir sobre cómo fue ese periodo y detallarán lo que ocurrió en esos aciagos momentos.

Para el 20 de agosto, Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, ofrecerá la charla "Cuauhtémoc, héroe primigenio". Y para cerrar, el 27 de agosto, nuevamente Patricia Ledesma y Salvador Rueda, van a ofrecer la charla "Cuauhtémoc a debate: entre el orgullo y la evidencia". Además de estas conferencias, es posible se realice una exposición en el Templo Mayor sobre el último tlatoani mexica.

#### LA APASIONANTE FIGURA DE CUAUHTÉMOC

Matos Moctezuma cuenta que la realización en este 2024 del ciclo sobre la figura del último tlatoani, obedece a que el juicio y la ejecución de Cuauhtémoc ocurre el 28 de febrero de 1525. "Quisimos adelantar las actividades sobre este hecho histórico para que la gente tenga una idea general de diversos aspectos relacionados con esta figura emblemática de la historia mexicana antes de que llegue la efeméride.

Cuauhtémoc, en el imaginario popular, es el símbolo de la resistencia y una figura sustancial en la conformación de la identidad mexicana.

Sí, es muy relevante, porque desde el siglo XIX y a raíz de la independencia de México, se buscó, por parte de los insurgentes, un símbolo, una imagen que representará a la nación independiente.

Y en la historia nacional, la figura que había prevalecido como resistencia a los españoles era la de Cuauhtémoc. Entonces, se le empieza enaltecer. Por ejemplo, en

Eduardo Matos Moctezuma.

El ciclo de conferencias se transmitirá en vivo a las 18:00 horas por la redes sociales del Colnal

Eduardo Matos inaugura el ciclo el 23 de julio y anuncia que se editará un libro con las ponencias d ellos expertos

el siglo XIX se devela su estatua en Paseo de la Reforma, inclusive se crea la bandera, nuestro estandarte hasta la actualidad y, en medio, en el color blanco, aparece el símbolo de Tenochtitlan: el águila parada sobre el nopal, como elemento de resistencia que va a prevalecer como símbolo nacional hasta nuestros días.

Sin embargo, hay que analizar históricamente todos estos hechos, porque si bien es cierto que se busca en estos elementos mirar la resistencia contra la conquista española, también es cierto que ésta se logra mediante un grupo reducido de soldados capitaneados por Hernán Cortés y con el apoyo, algo definitivo, de muchos pueblos indígenas que estaban sometidos o amenazados por los mexicas.

#### ¿Cómo definirías a Cuauhtémoc?

A él se le reconoce como tlatoani en momentos muy difíciles, es decir, en plena guerra de mexicas contra los españoles y sus aliados indígenas. No va a tener tiempo gobernar, sino que tiene que asumir en la defensa de su pueblo y ciudad.

Era un joven formado dentro del Calmecac, la escuela donde los nobles recibían una enseñanza en diferentes aspectos, pero también formación militar. Por ello, Cuauhtémoc sabía de la guerra y después de la muerte Cuitláhuac, ya como tlatoani, lleva a cabo a defensa de Tenochtitlan. Y su figura de defensor es heroica, conforme lo señalan los mismos textos españoles.

El no se rinde, aunque se lo pide Cortés. No acepta capitular y llega a las últimas consecuencias. Así, cuando es prisionero y es llevado ante Cortés, en ese encuentro hay esta apreciación histórica que relata Bernal Díaz del Castillo: Cuauhtémoc le dice a Cortés: "Señor malinche he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y no puedo más, por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame".

Pero en realidad estas palabras son dichas por Cuauhtémoc en náhuatl, traducidas por la malinche que hablaba el náhuatl y el maya, y Jerónimo de Aguilar que hablaba maya, las traduce así a Cortés. Aunque lo que quiere decir Cuauhtémoc, conforme al contexto histórico de su pueblo y tiempo, nos es "toma el puñal y mátame", sino "sacrifícame" que es muy diferente. ¿Por qué?

Porque el destino de los guerreros muertos en combate o capturados era ser sacrificados y pudieran acompañar al Sol, a Huitzilopochtli. Cuauhtémoc quiere cumplir con su destino como guerrero: cuando es capturado ir al sacrificio. Como esta, hay muchas cosas de la historia con pequeñas interpretaciones que llevan a aspectos erróneos •

# "Un robot puede ser mejor que yo, pero ¿cómo va a juzgar mejor que yo?"

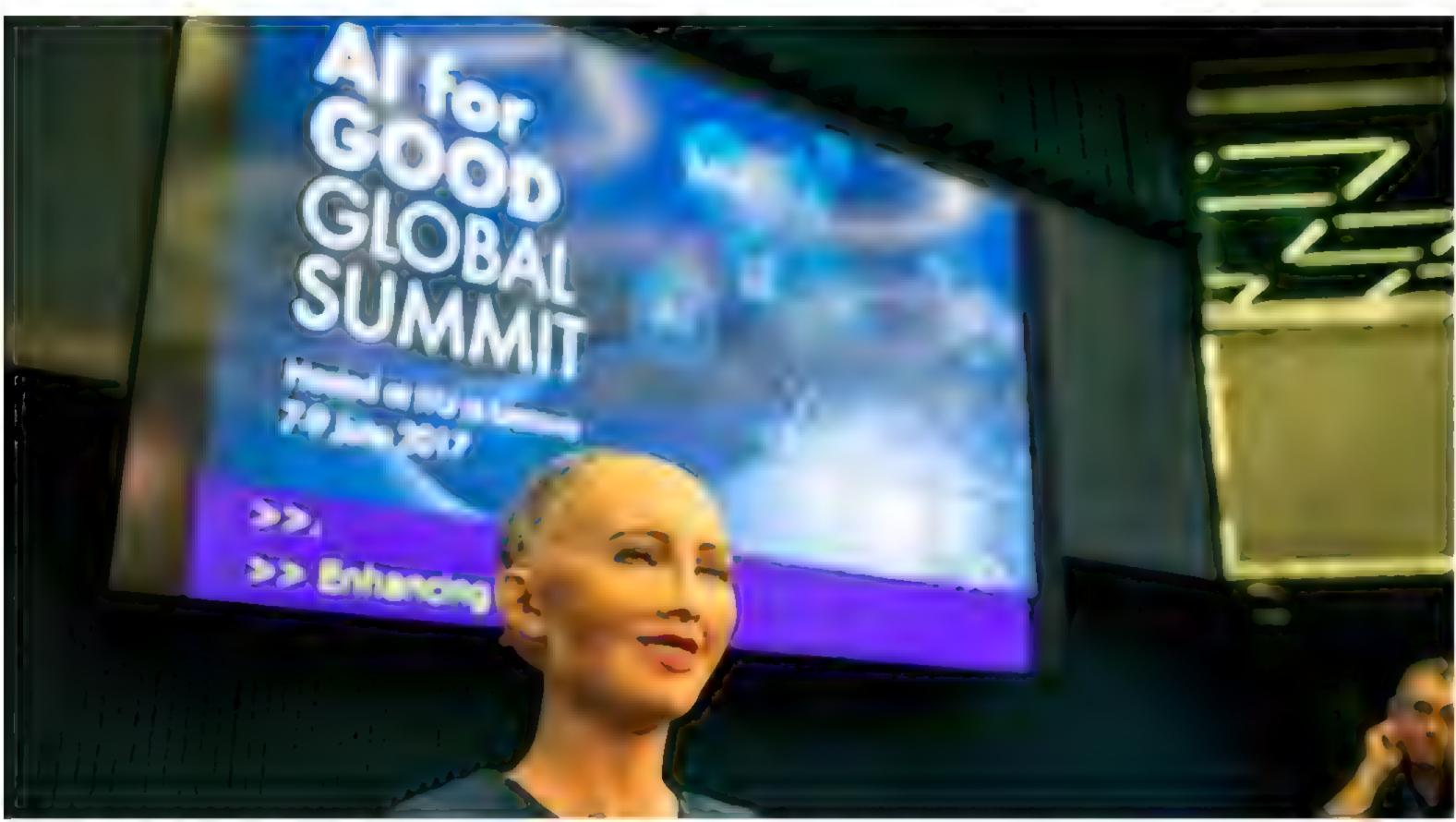

"Sophia" es un robot humanoide que ha sido diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano.

Uno de los grandes problemas del aprendizaje humano, es que no se aprende y se encamina hacia un antiaprendizaje, señaló Christopher Stephen Stevens en el IPN

#### Inteligencia Artificial

#### **Agencia Conversus**

academia@cronica.com.mx

"Podemos hablar de inteligencia humana, pero también hay que ponerlo al revés, y pensar en la estupidez humana.
Muchas veces hay una gran arrogancia.
Si lo que hacemos lo ponemos en perspectiva, todos los grandes problemas del
planeta son culpa nuestra: salud, enfermedades emergentes, pobreza, violencia de género que van aumentando y se
ponen más agudos", con esta reflexión
inició su ponencia Christopher Rhodes
Stephen Stevens, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3)
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

En el marco del ciclo de conferencias "Los retos y problemáticas de la Inteligencia Artificial en la educación y sus riesgos y oportunidades hacia el futuro", organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el investigador argumentó que para salvarnos de esta realidad es necesaria la educación, como proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje su objetivo es transmitir conocimientos, habilidades, valores, actitudes a las personas y es esencial para tomar mejores decisiones.

Durante su ponencia "Toma de decisiones en la era ChatGPT", Stephen Stevens señaló que las acciones humanas son las que nos llevan a los problemas y las soluciones que enfrentamos día con día cuando se toman sin tener en cuenta las consecuencias, que en ciertos casos pueden ser adversas. Por ello la educación juega un papel crucial en la toma de mejores decisiones y eso es lo que puede denominarse inteligencia.

"Puede ser que un robot sea mejor que yo, pero ¿cómo va a juzgar mejor que yo?", planteó el científico a los asistentes, por lo que explicó que la Inteligencia Artificial, si bien puede tomar decisiones que parezcan acertadas, lo hace con base en proyecciones.

Comentó que el propósito de la vida, no solo para los seres humanos, sino para todos los organismos, es hacer mejores predicciones que permitan tomar mejores decisiones. "La IA es solo una herramienta, como un martillo. Sus algoritmos son mejores que los humanos para realizar ciertas tareas, pero los humanos somos muy egoístas y "La IA es solo una herramienta, como un martillo. Sus algoritmos son mejores que los humanos para realizar ciertas tareas..."

"...para salvarnos de esta realidad es necesaria la educación, como proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje"

nos gustaría matar múltiples pájaros de un tiro [...] cuando vemos algo delicioso, pero poco saludable, nuestro objetivo es disfrutar del sabor. Sin embargo, también debemos tener en cuenta otros objetivos, como mantenernos en buena forma y evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad", dijo el también empresario.

La evolución ha preparado a la humanidad con una gran capacidad para percibir el ambiente y convertirlo en datos, hay muchos en nuestra vida cotidiana, como lo que se ve, se escucha, se huele y se toca. Stephen expuso que se necesitan datos "porque el mundo es complejo y viendo lo que yo veo, no es exactamente una buena representación de lo que está pasando en el mundo. Los

#### AMECA

#### El robot más avanzado

Ameca, el robot humanoide "más avanzado del mundo", ya se puede ver en eventos públicos y visitas escolares en Escocia, como parte de un proyecto para mejorar la comprensión y generar confianza entre humanos y robots.

Desarrollado por la empresa británica Engineered Arts, Ameca ofrece a los estudiantes e interesados en tecnología en Escocia la oportunidad de conocer de cerca el futuro de la robótica.

Recibe el nombre de "humanoide2 porque ha sido diseñado para verse y actuar de manera similar a los humanos, utilizando inteligencia artificial (IA) para reaccionar, reconocer y hablar con las personas, con cámaras en lugar de ojos y micrófonos en lugar de oídos.

Entre sus características destacan micrófonos integrados, cámaras, software de reconocimiento facial y componentes motorizados articulados, que le permiten interactuar con las personas de manera natural y atractiva.

Ameca tiene una cara humana gris, puede girar la cabeza, tiene un cerebro transparente que se ilumina y puede responder y contestar preguntas. (EFE)

datos son el combustible de la vida, los extraemos y convertimos en modelos de predicción que luego usamos para la toma de decisiones y la realización de acciones", declaró.

Dijo que uno de los grandes problemas del aprendizaje humano, es que no se aprende, ya que la humanidad está destinada a repetir el mismo error hasta llegar a tener un anti-aprendizaje. En el cerebro de las personas existe un modelo del mundo, y que todos los problemas como la diversidad, las enfermedades metabólicas y el cambio climático, surgen porque ese modelo no es un buen reflejo del mundo real.

Aseguró que el propósito de la ciencia es tratar de llegar a una descripción fiel del universo, y que la revolución de los datos está dando una apertura para ver eso como nunca en la historia de la humanidad, pero hay que ver esos datos con una perspectiva científica: qué dicen esos datos sobre el mundo real y qué se quiere aprender de esos datos para eliminar prejuicios • (Mariana G. Sixtos)



# Andrés Kaiser y el hallazgo del cine en el archivo familiar en Teorema de tiempo

El cineasta estrenó su más reciente filme ganador a Mejor Documental en la más reciente entrega de los Premios Ariel

#### CINE

#### Danieska Espinosa

X: @Deaoni\_Hyde

Desde 1945, Anita Schlittler y Arnoldo Káiser regentaron una imprenta y fábrica de libros en el centro de San Luis Potosí. Cerca de 80 años después, el hallazgo de cientos de películas de cine reveló su verdadera profesión como cineastas caseros.

En Crónica Escenario platicamos con el realizador y nieto de aquellos personajes, Andrés Kaiser, quien combina cientos de películas caseras y fotografías del tesoro de imágenes pertenecientes a sus abuelos migrantes creando un espectáculo cinematográfico repleto de analogías.

El nacido en San Luis Potosí reflexionó sobre la hechura de la cinta que le llevó una década armar. "Creo que, en cierto modo, las películas, una vez que uno las termina, ya pierdes control sobre ellas. Puedes controlarla en el sentido de cómo a ti te gusta o cómo piensas que está bien contada, pero, una vez que se termina, el viaje de la película ya no es tuyo, es de alguien más", dijo.

"Hay una serie de personas como programadores y gestores culturales que tienen que navegar en un mar brutal de contenido, porque hay muchísimas películas y espacios muy limitados para programarlas", sumó.

"Entonces, la verdad es que no teníamos muchas expectativas en cuanto a lo que sucedería con la película. Yo quería terminarla y que se viera, y ya para mí era un éxito haberla terminado y que la gente pudiera ver esta historia", agregó el joven director, quien ganó el Ariel a Mejor Documental el año pasado.

Durante los últimos meses el filme ha tenido un impacto positivo donde ha podido verse: "Resultó que le fue muy bien, tuvo una buena acogida y fue agarrando fuerza. Se fue presentando en festivales y ganando premios. Finalmente, el año pasado ganamos ese premio de la Academia Mexicana. En ese entonces me decía que resultaba muy chistoso, si mis abuelos vivieran y vieran que sus películas están aceptadas dentro de la academia, no sé, no me creerían, se encantarían".

"Pero digamos que en ese tiempo de exhibición fue muy provechoso ver el recibimiento de la gente. Incluso en China,



Fotograma del filme.

cuando la publicamos en Shanghai, la tar. Fue realmente tener esa idea de deporque se vieron reflejados en sus familias. A pesar de que son países totalmente distintos, creo que es un éxito", añadió.

El proceso detrás de Teorema de tiempo fue arduo e implicó ciertas decisiones creativas y narrativas interesantes para Andrés. "Había muchas cosas que nos gustaban mucho, pero la pregunta no es qué es lo que nos gusta sino qué es lo que cuenta el proyecto", comentó el cineasta.

"Entonces, tuvimos que dejar fuera muchas imágenes que estéticamente eran muy atractivas, pero que narrativamente no contribuían a lo que queríamos con-

gente se identificó mucho con la película jar de lado todo lo que no se alineara con nuestra narrativa: ¿Cuál es la narrativa? ¿Hacia dónde queremos llevar las cosas?", cuestionó.

Y así con la magia del cine las secuencias se fueron dando con naturalidad: "Una vez que esa idea más o menos ya tiene forma, pues entonces es depurar, depurar y depurar. Al final del día, se quedaron muchas secuencias muy bonitas, que ya estaban armadas y que contaban un inicio de la película que tenía mucho humor, pero que se tuvo que dejar fuera porque no era la idea que se metió en el drama. Al final del día, la película es el valor que

tienes, que no solamente es una anécdota, sino que tiene un drama adentro", acotó.

La voz del resto de la familia Kaiser se vuelve un factor importante para trazar el camino del documental. Al respecto, el director dijo: "En algún momento entendí que no podía seguir adelante. O sea, que la película necesitaba esas voces de mi familia. Entonces, me di a la tarea de pedirles una entrevista. Estoy haciendo esta película y me gustaría entrevistarte", explicó.



Había muchas cosas que nos gustaban mucho, pero la pregunta no es qué es lo que nos gusta sino qué es lo que cuenta el proyecto



"Hice entrevistas largas con mis tíos y con mi mamá. Después de todo eso, aunque solamente quedaron unos fragmentos, esas voces tenían que estar ahí. Creo que esas voces le dan un color y otra dimensión a la película, porque no solamente el narrador es el que te está contando qué está pasando", añadió.

"De hecho, para mí, el narrador lo que tiene que hacer es simplemente enfocarse en lo que ve, en lo que hay, en lo físico, en la evidencia. Pero las voces familiares pueden ofrecer otro punto de vista y especular sobre cosas. Creo que eso le da diversidad a la narración y enriquece mucho la película y el material. En ese sentido, no es tanto lo que tú quieres hacerle a la película, sino entender qué es lo que la película necesita", afirmó.

Asimismo, el cineasta mexicano ofreció un adelanto de lo que se viene para él detrás de cámaras: "La Primavera de las Anacoretas ya está en postproducción. Digamos que ya se puede ver una película, pero no está terminada. Entonces, estamos en esa fase de postproducción", comentó.

"También de archivo, pero de archivo, pues ya internacional, ¿no? Resguardado por... Nos estamos peleando con unos archivos para que nos den el archivo barato. Entonces, una vez que logremos hacer todo eso, yo creo que esa película estará lista para el segundo semestre del año que entra y ya se va a poder ver, por lo menos en festivales", concluyó •





Fotograma del filme.

El director Joachim Ronning, la actriz Daisy Ridley y el productor Jerry Bruckheimer nos hablan de esta película sobre la primera mujer en atravesar nadando el Canal de la Mancha a la edad de 19 años

#### CINE

AJ Navarro X: @Just AJ Tacker

Hay historias de la vida real que resultan impactantes, reforzando que la voluntad humana puede enfrentar cualquier adversidad. Tal fue el caso de Gertrude "Trudy" Ederle, la primera mujer en atravesar nadando el Canal de la Mancha a la edad de 19 años, estableciendo una marca que sería superada 35 años después.

El director Joachim Ronning retoma esta historia al lado de Daisy Ridley y el productor Jerry Bruckheimer para crear *La joven y el mar*, la emotiva recreación detrás de este gran logro. Crónica Escenario charló con ellos acerca de este proyecto que está disponible en Disney+ desde el 19 de Julio.

Ridley, que obtuvo fama mundial por interpretar a Rey en la saga de *Star Wars*, habló sobre la preparación de su personaje. "Antes que nada, me dijeron que la natación es diferente a otros deportes pues la única manera de prepararte para ello es nadando. Aprender esta habilidad nueva fue bastante difícil, especialmente por lo físico", dijo.

"Estuvimos realmente nadando a mar abierto y cuando no sabes cómo es el ambiente que te rodea, no te puedes preparar mucho, como el frío o el shock. Pero recuerdo que, al terminar la última gran nadada mire a Joachim y mi coach y estaban sonriendo. Primero se trata de conquistar lo físico para después trabajar en lo mental y salí muy orgullosa de haberlo logrado", añadió.

Trudy Ederle es, sin duda, una de las mujeres más representativas que haya luchado contra el sistema en la década de los 20, sintiéndose como un pequeño pilar para el progreso que han tenido durante el último siglo todas las damas. Al respecto, la joven actriz reflexionó: "Me encanta formar parte del equipo que está llevando su increíble historia a la vida para que las audiencias modernas la conozcan", comentó.

"Recuerdo cuando leí el guión que no tenía idea de quién era y eso me sorprendió bastante. Así que, poder introducirla a este mundo es grandioso. Estamos a cien años de su logro y hemos progresado mucho pero aún faltan cosas por hacer. Empezando por el papel de las mujeres en el deporte, una conversación de la cual me alegra formar parte", sumó.

Una parte clave de la cinta es la diferenciación que Ederle tiene en su vida. "Había una marcada diferencia entre lo público y lo privado. Ella no pudo asistir a la escuela, y cuando iba no podía hacer algunas cosas. Además, había ciertos grupos a los que no tenía acceso, mientras que su hermana sí podía hacer todo eso", Daisy.

"Quise que esa diferencia fuera notoria, mostrándose incómoda en ciertos lugares. Y aunque existe un hermoso arco con su padre y la comprensión de la importancia de lo que hace Trudy aunado a ciertas dificultades para hacerlo, buscaba que el hogar fuera ese lugar y se mostrara esa distinción entre ambos", señaló continuó.

Por su parte, Joachim manifestó qué es lo que le atrae del océano, viejo conocido del realizador en un par de anteriores proyectos. "Cada película es diferente en muchas formas. Y realmente amo el océano, crecí cerca de él y las historias que oculta me llaman la atención. Y aunque filmar cualquier proyecto es complicado, hacerlo en el agua donde literalmente todo se mueve y tienes mucha gente alrededor, le añaden un nivel de complejidad aparte", destacó.

"Pero para mí, aunque suene a cliché, el mar es un protagonista y casi un villano en este filme porque simboliza mucho de los obstáculos que Trudy tiene que enfrentar. Es duro estar ahí afuera, es estresante, pero al final del día resulta hermoso poder capturar la belleza de los elementos reales a través de esa rivalidad entre Trudy y el mar que ojalá la gente sea capaz de sentirla", añadió.

Daisy Ridley no sólo protagoniza la cinta, sino que también participa como productora ejecutiva en la película al lado del maestro Bruckheimer. "Ver a alguien que ha estado en la cima del éxito y ha creado muchas de mis cintas favoritas apoyarme de la manera en que lo hizo fue grato", mencionó.

"Me sentí como parte del equipo en cada paso de este camino, desde el guión, el casting, sabía bien qué ocurría y colaboraba con él y los demás de buena forma. Estar alrededor de esos momentos, de las juntas logísticas o las dificultades a enfrentar fue un gran aprendizaje, me sentí como una compañera más detrás del proyecto", reveló la oriunda de Londres.

Si bien la historia de Trudy es inspiradora, Ridley confesó quién es su principal inspiración en todo lo que hace. "Crecí con dos hermanas con quienes peleaba como animales y las amo con todo cariño. Siempre quise ser como ellas y a la vez no, porque quería ser auténtica. Pero también tuve una madre que supo balancear bien el trabajo y la familia y lo mejor de ella es que siempre fue alguien comprometida y jamás intervino en lo que nosotras queríamos hacer", dijo.

"Honestamente, parte de mi determinación para ser actriz fue gracias a ella al apoyarme, aunque no supiera nada al respecto de ello. Y eso tengo en común con Trudy, que ella no sabía qué hacer, pero si estaba consciente de lo que quería. Y mi madre me ha alentado a hacer lo que yo quiera y aprenda a hacerlo", concluyó •



### Shogun y The Bear encabezan nominaciones de los Premios Emmy

La serie de Netflix, The Crown logró 18 candidaturas, que se añaden al espectacular palmarés de 69 nominaciones y 21 premios cosechados desde su estreno en 2016

Mónica Rubalcava y Mikaela Viqueira en Los Ángeles







Las grandes preguntas

ANO DUAL 44 港車

Horizontes mínimos

**DocTy Latinoamérica III** 

19:00

SKY 1122 · IZZI 22 · DISH 122 · STARTV 122 · TOTAL PLAY 22 · MEGACABLE 122

00:15



\*Programación sujeta a cambios





Dirección: Celina Yunuen Manuel Piñón

IV I I LOCKED TO

La espera

El drama histórico Shogun y la comedia The Bear lideraron este miércoles las nominaciones de la 76 edición de los premios Emmy, en los que la colombiana Sofía Vergara competirá por el galardón a mejor actriz de serie limitada.

Ambientada en el imperio japonés en 1600, Shogun (FX), aspira al Emmy en 25 categorías entre las que destacan la de mejor serie de drama o mejor actor y actriz de drama.

La primera temporada irrumpió en las pantallas de FX en febrero, y desde entonces, la serie basada en la novela de 1975 de James Clavell, ha sido considerada por expertos como la mejor del año, pero aún tendrá que enfrentarse a títulos ya establecidos como The Crown, The Morning Show o Slow Horses.

Por su parte, The Bear hizo historia al superar el récord en la categoría de serie de comedia, consiguiendo 23 nominaciones este año. Esta cifra supera la marca anterior de 22 nominaciones, establecida por 30 Rock en 2009.

En la última entrega de los Emmy, la serie protagonizada por Jeremy Allen White acumuló diez galardones, entre ellos el de mejor serie de comedia y mejor actor y actriz de una serie de comedia, una hazaña que podría volver a lograr el próximo 15 de septiembre cuando se entreguen estos premios.

La serie de Netflix, The Crown logró 18 candidaturas, que se añaden al espectacular palmarés de 69 nominaciones y 21 premios cosechados desde su estreno en 2016.

La polémica serie Baby Reindeer cumplió con las predicciones al ser nominada en la categoría de mejor serie limitada o de antología, en las que se las verá duras frente a Fargo, que desde 2014 ha acumulado 60 nominaciones, o títulos como Lessons in Chemistry y True Detective: Night country.

La única actriz latina nominada en esta edición fue la colombiana Sofía Vergara, quien competirá junto a personalidades de la talla de Jodie Foster (True Detective: Night Country) o Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) por el premio a mejor actriz de una serie limitada por su trabajo en la serie Griselda.

tv-unam

tv.unam.mx





### 14:30 La UNAM responde

Con Rosa Brizuela El análisis de los desafíos sociales, culturales, económicos y científicos desde la Universidad Nacional

#### 17:30 ESPECIAL 106 AÑOS DEL NATALICIO DE NELSON MANDELA En nombre de la libertad

Documental sobre el activista contra el apartheid y filántropo sudafricano

#### 19:30 CIENCIA Y TECNOLOGÍA: SUPERNATURALEZA Resistencia

Los increibles beneficios que la flora y fauna dan a la humanidad

#### 21:00 MEDIA 20.1

#### Joyas de la cinematografía a un "clic"

Con Gabriel Sosa Plata Invitado: Hugo Villa, director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM

#### 22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: PRISIONES, CÁRCELES Y MANICOMIOS

#### Pena de muerte

**De Tim Robbins** (Estados Unidos, 1995)



Media 20.1: Hugo Villa



IZZI - TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA > CANAL 20.1 | DISH - SKY - MEGACABLE > CANAL 120

Culturaunam





# Scheffler no se obsesiona por ganar su séptimo torneo en 2024

El estadounidense figura entre los favoritos en The Open, cuarto y último Major de la temporada en el PGA Tour

#### Avelina Merino/Agencias

deportes@cronica.com.mx

Scottie Scheffler no necesita ganar esta semana The Open Championship para ser un grande del PGA Tour. Su campaña en 2024 seguirá siendo dominante independientemente del resultado. Pero cada vez que el estadounidense da el primer golpe, es otra oportunidad para que consolide aún más esta temporada entre las mejores en la historia moderna del PGA Tour.

#### VA POR LA SÉPTIMA

Una victoria más le daría a Scheffler siete en esta temporada, incluidos dos Majors. Eso igualaría la mejor temporada de la carrera de Jack Nic-



Scheffler suma seis victorias en la temporada

klaus, quien ganó siete veces en 1972, incluyendo el Masters y el US Open.

En 1962 Arnold Palmer ganó su séptimo título en una temporada en The Open at Royal Troon. ¿Podrá Scheffler repetir la historia?

#### SIN OBSESIONARSE

Scheffler tampoco está obse-

sionado en triunfar en suelo escocés. "Al entrar al The Open Championship, no necesito sentir ningún tipo de validación ni nada por el estilo. Ha sido un año tremendo, estoy agradecido de tener algunas victorias, y estoy ansioso por salir y competir en The Open, de jugar en los Juegos Olímpicos y luego los Playoffs también"•

# Nicolás Quintero lidera la Q-School en Colombia

El colombiano Nicolás Quintero firmó una primera ronda de 65 golpes (-7) para ponerse como líder provisional de la Escuela de Calificación de la Gira Profesional Mexicana (GPM), en el Club de Golf Rincón de Cajicá, sede de la competencia que reparte 13 tarjetas completas y 9 condicionales.

El ex integrante de la Oregon State University, tiene una ventaja de cuatro golpes sobre sus más cercanos perseguidores el estadounidense Christophe Sttuts y el ecuatoriano Ben Cohn.

#### LOS BIRDIES, LA CLAVE

"Me sentí muy bien, le pegué muy bien a la bola y me di muchos chances para birdie lo que fue la clave", dijo el líder originario de Cali, Colombia.

En la cuarta posición con marcador de 70 golpes, dos bajo par, se encuentra el argentino Bautista Echenique, quien terminó en el Top-20 dentro de Club de Golf México Invitational en la primera etapa de la Gira Profesional Mexicana de la temporada anterior.

"La verdad que el campo está increíble al igual que el año pasado, está muy bueno. El clima fue muy difícil por lo que los greens estuvieron más duros y mucho más rápidos. Respecto a mi juego, le estoy pegando muy bien desde el tee de salida, siento que la clave el día fue mi putter", comentó Echenique.

#### **EL MEJOR MEXICANO**

El mejor exponente mexicano hasta el momento es Fernando De Regil, quien con tarjeta de 74 golpes (+2), comparte la novena posición.

La primera etapa de la Gira Profesional Mexicana, único circuito nacional que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto en el Club Campestre de la Ciudad de México, uno de los campos más históricos de la República Mexicana.

#### AJEDREZ CLÁSICO

#### Kenneth Frey Beckman Entrenador de la FIDE

ay que distinguir entre cómo estudiar ajedrez y qué estudiar. Para poner un ejemplo muy simple, si decidimos estudiar aperturas podemos elegir entre 1.e4 o 1.d4. El problema real es cómo hacerlo y eso ya no resulta tan sencillo. El campeón mundial Miguel Botvinnik elaboró un plan que consiste en 1) recolección de partidas 2) análisis del material 3) partidas de entrenamiento. Es fácil imaginar las semanas que debió invertir en reunir las partidas que se jugaban por todo el mundo. Hoy, con un par de clicks, tenemos acceso a todo este material en bases de datos. Y quizá lo necesitemos sólo para conocer los usos y costumbres de un adversario en particular. Si el objetivo es aprender una apertura específica podríamos ir directamente a observar las mejores jugadas del ordenador sin recurrir a antiguas partidas plagadas de errores.

#### EL ANÁLISIS DE LOS JUEGOS

El segundo punto, el análisis de los juegos, le exigía un gran esfuerzo mental, tarea a la que se dedicaba con entusiasmo y provecho. En cambio, ahora se corre el peligro de dejar que los algoritmos hagan el trabajo de investigación por lo que en la mayoría de los casos el esfuerzo se reduce a un problema de memorización sin entender lo que ocurre. Para ese propósito existen servidores de ajedrez especializados para que el estudiante haga ejercicios de repetición espaciada. Y bien sabemos que a nivel de élite la preparación (memorización de jugadas) llega casi hasta los finales.

#### PARTIDAS DE ENTRENAMIENTO

Por lo tanto, el tercer paso que son las partidas de entrenamiento, adquiere una especial importancia si queremos entender la posición, porque es imposible memorizar todo por el simple volumen de posibilidades. Para ello, se puede reducir la capacidad de una computadora para que juegue casi a nivel humano y así nuestras partidas pueden resultar más realistas. O bien, jugar estas partidas contra un amigo de fuerza similar. Cualquier ritmo es admisible, desde 5

minutos hasta una hora por jugador, con tal de analizar después el juego.

Cómo estudiar ajedrez (1)

Naturalmente estamos hablando de ajedrecistas entusiastas que disponen de mucho tiempo libre y que están dispuestos a efectuar un arduo esfuerzo mental. Algo digno de tomar en cuenta, tomando en consideración las horas desperdiciadas en disfrutar las series de TV, los deportes (¿alguien no mirará, aunque sea unos minutos los juegos olímpicos de Paris?), los videos cortos en YouTube y miles de otras distracciones.

Observemos un ejemplo digno de practicar en casa:

1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Cf6 4 cxd5 exd5 5 Ag5 c6 6 Dc2 Ae7 7 e3 Cbd7 8 Ad3 0-0 9 Cf3 Re8 10 0-0

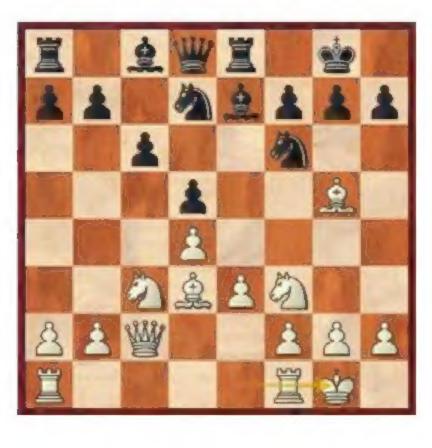

Se recurría siempre a 10....Cf8 11 Tab1. Luego se descubrió 11 h3! y hubo que cambiar a la superior 10....g6! en lugar de Cf8. Esto en un lapso de unos 50 años de práctica magistral. Si jugáramos algunas docenas de partidas de entrenamiento quizá algo entenderíamos. ¡Buena suerte!

#### MATE EN 2, IVANOVSKY 1936



Respuesta a la semana anterior 1 Tg1 y 2 Tg3.

# Ale Orozco y Gaby Agúndez, pareja que promete más en la justa veraniega de París

Ambas competirán en la prueba de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros

#### **Avelina Merino**

deportes@cronica.com.mx

Siendo aún una adolescente de 15 años Alejandra Orozco se hizo de un lugar en el podio olímpico al conquistar medalla de plata junto a Paola Espinosa en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los sincronizados de plataforma. En Tokio 2020 (21) repitió podio, esa vez junto a Gabriela Agúndez conquistó presea de bronce. En París 2024, Ale y Gaby mantienen el sueño de mejorar ese tercer sitio en pareja.

Con 27 años Alejandra Orozco es la única deportista de la delegación olímpica mexicana que se presentará en París como doble medallista olímpica, distinción que le valió ser la abanderada junto al pentatleta Emiliano Hernández en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024 el próximo 26 de julio.

Gaby Agúndez 23 años, además buscará sacudirse en París de ese cuarto sitio con el que se quedó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la plataforma individual, prueba en la que Alejandra terminó en el sexto sitio.

#### CÓMO LLEGAN A LA JUSTA

En los escenarios mundiales los cuartos sitios son los que más lamentan los deportistas élite. En el presente ciclo olímpico (3 años en vez de 4), el más corto a consecuencia de la pandemia del Covid-19 que provocó que los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán en 2021 en vez de 2020, obligó a las federaciones internacionales a tener que realizar Campeonatos Mundiales seguidos, y en esos intermedios hubo juegos regionales y continentales como en el caso de América los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 y Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los deportistas se saturaron y aún así la gran mayoría cumplió con todos esos compromisos. En el caso de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez diremos cómo les fue en los escenarios mundiales.

La primera gran prueba del ciclo olímpico después de la medalla de bronce que ganaron las mexicanas en la plataforma sincronizada en Tokio, fue en los Campeonatos Mundiales de Natación en Fukuoka, Japón celebrados entre el 14 y 30 de julio del 2023.

#### **LOS 4TOS SITIOS QUE DUELEN**

En ese escenario Orozco y Agúndez terminaron en el cuarto sitio con 291.18 puntos

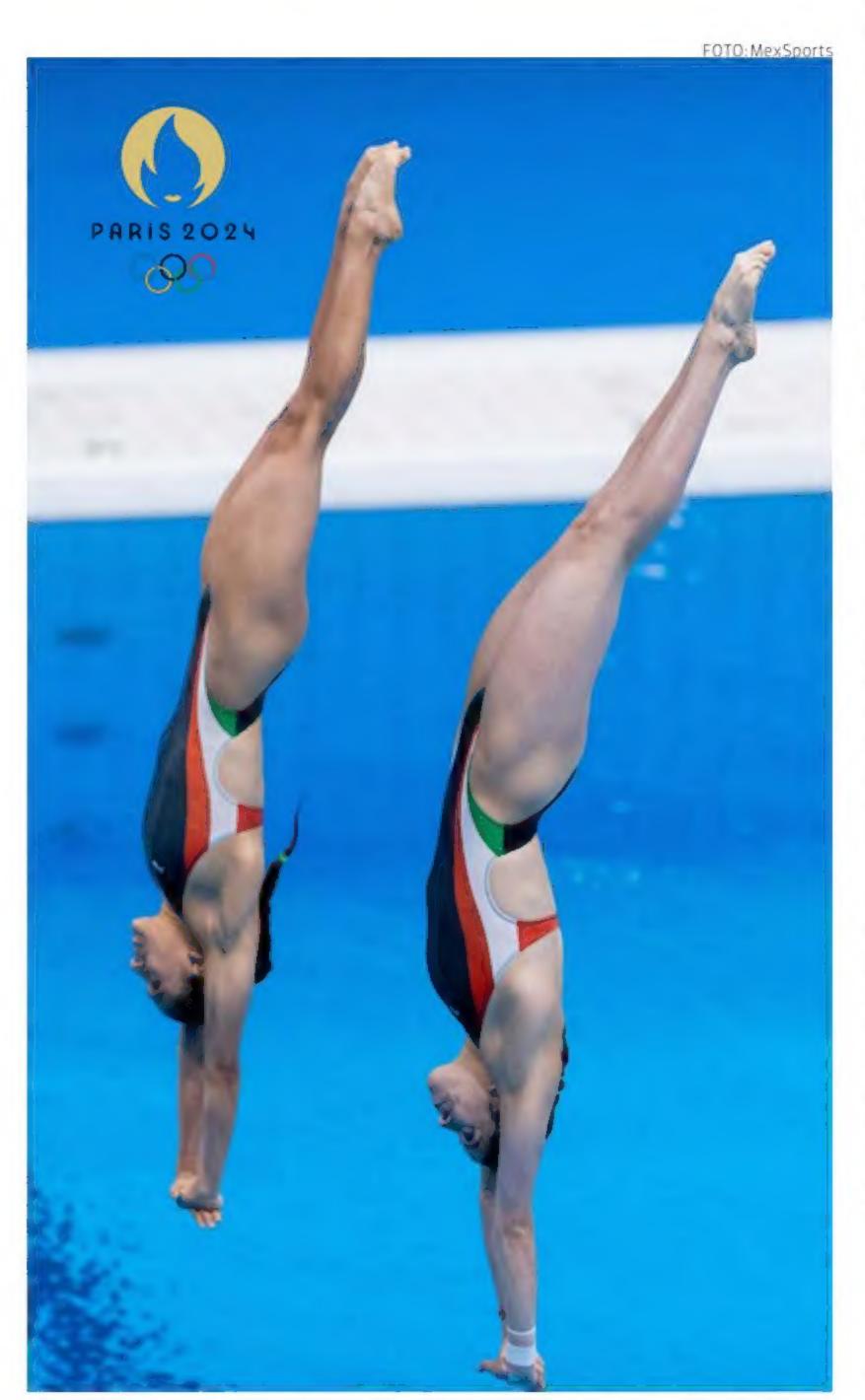

Ale y Gaby ya ganaron bronce olímpico en Tokio y van por más a París.

a casi tres puntos de distancia del bronce que ganó la pareja de Estados Unidos Schnell-Parratto con 294.42.

En la plataforma individual Agúndez terminó en el cuarto sitio, Alejandra Orozco fue séptimo lugar.

Seis meses después de los Campeonatos Mundiales de Natación en Fukuoka se presentan los Campeonatos Mundiales de Natación en Doha, Qatar de 02 al 18 de febrero.

En Doha, Ale y Gaby repiten el cuarto sitio en los sincronizados de plataforma con 296.39 puntos a menos de 3 puntos de las ganadoras de la medalla de bronce, de las británicas Lois Toulson-Andrea Spendolini con 299.34.

El cuarto sitio de la plataforma individual correspondió a Alejandra y el séptimo para Gaby. Coincidencia o no, entre ambas se alternaron posiciones entre el mundial de Fukuoka y Doha.

#### **EN SU PROCESO**

Después del Mundial en Doha, la pareja mexicana sólo consiguió subir una vez más al podio, fue de tercer lugar en el Serial Copas del Mundo de Clavados en Montreal, Canadá celebrado el pasado 29 de marzo.

Es así como entre cuartos sitios mundiales de manera individual o por pareja llegan Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco a París 2024, donde intentarán cambiar su historia.

#### LAS CHINAS, DOMINADORAS

La pareja china Yuxi Chen-Quan Hongchan es la gran dominadora de la plataforma sincronizada ha ganado el oro en los mundiales de Fukuoka y Doha. Por si fuera poco, es también la vigente campeona olímpica. Quan Hongchan de 17 años es además la campeona olímpica individual.

### México avanza en Campeonato de Voleibol

México clasificó a las semifinales del Campeonato Continental Femenil Sub-19 NORCECA de Voleibol de Sala, celebrado en Tegucigalpa, Honduras, tras derrotar 3-0 (25-10, 25-10 y 25-8) al representativo anfitrión y concluir de manera invicta la fase de grupos.

Después de haber dado cuenta de República Dominicana y Costa Rica, el combinado azteca continuó con su dominante juego ante Honduras, rival al que también superó en ataques (40-12), saques directos (12-1), bloqueos (3-2) y menos errores cometidos (18-20).

#### SE PROBARON COSAS NUEVAS

"Tuvimos oportunidad de probar cosas nuevas en la cancha para prepararnos para los próximos partidos. Analizamos

jugadas, algunas no pudieron completarse y otras sí. En la semifinal esperamos dar más del 100%, que es lo que se merece México", expresó tras el juego Angélica Torres, máxima anotadora de nuestro país.

#### **INVICTAS Y LISTAS**

El combinado nacional no solo finalizó invicto la primera ronda para quedarse con el liderato del Grupo B, sino que ganó todos los sets que jugó (nueve de nueve), lo cual será una gran carta de presentación para la semifinal que disputará este jueves aún con rival por definir.

### Equipo de salto ecuestre va a última concentración

Juan Manuel Cossio Vásquez del Mercado, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana (FEM) mencionó que el equipo olímpico nacional de salto ecuestre se concentrará cerca de la ciudad de Amberes, Bélgica el 27 de julio, en lo que será su última concentración antes de participar en la justa veraniega de París 2024.

#### **SÓLO LOS MEJORES**

"El equipo está conformado por José Antonio Chedraui, que es uno de los veteranos, y van además tres jóvenes: Eugenio Garza que repite en sus segundos JO (los primeros fueron en Tokio 2020), así como los primeros de Carlos Hank y de Andrés Azcárraga", dijo el titular de ecuestres.



Una mirada a la historia de los juegos olímpicos

# Movimiento Olímpico en la Crisis de Refugiados "Esperanza y Resiliencia"

El Movimiento Olímpico creó el Equipo Olímpico de Refugiados en 2015 para incluir a los atletas desplazados por la crisis mundial. El equipo debutó en Río 2016 con diez deportistas que compitieron en el escenario más grande del deporte

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas

Miembro Permanente del COM

#### UN EQUIPO PARA LA ESPERANZA

En medio de una crisis mundial que ha desplazado a más de 100 millones de personas, el Movimiento Olímpico ha encontrado una forma única de contribuir: la creación del Equipo Olímpico de Refugiados. Esta iniciativa, lanzada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2015 en colaboración con la ONU, marcó un hito en la historia de los Juegos Olímpicos al incluir por primera vez a un grupo de atletas refugiados. En su debut en Río 2016, diez deportistas desafiaron las adversidades para competir en el escenario más grande del deporte mundial.

La participación de estos atletas no solo representó una oportunidad para demostrar su talento, sino también una plataforma poderosa para aumentar la conciencia global sobre los desafíos que enfrentan los refugiados. Este equipo se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordándonos que el deporte puede ser un vehículo para la integración y la paz.

#### LA EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO

El éxito del Equipo Olímpico de Refugiados en Río 2016 fue solo el comienzo. Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo creció a 29 atletas, y se espera que en París 2024, 36 deportistas refugiados representen los sueños y esperanzas de millones de desplazados. Este crecimiento refleja no solo la determinación de los atletas, sino también el compromiso continuo del COI y la comunidad internacional para apoyar a los refugiados a través del deporte.

La Fundación Refugio Olímpico (ORF), creada en 2017, ha sido instrumental en este proceso. Con la otorgación de 74 becas, la ORF ha facilitado el acceso de los deportistas refugiados a entrenamiento y competencias internacionales, cubriendo los costos necesarios para que puedan concentrarse en alcanzar sus sueños olímpicos. Estas becas no solo proporcionan apoyo financie-

ro, sino que también ofrecen un sentido de pertenencia y reconocimiento a los atletas refugiados, integrándolos plenamente en la comunidad deportiva global.

#### IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL

La inclusión de los refugiados en los Juegos Olímpicos ha tenido un profundo impacto social y cultural. La presencia de estos atletas en la competencia más prestigiosa del mundo sirve como un recordatorio de la resiliencia y el coraje de todos los refugiados. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, destacó la importancia del equipo al señalar que deberían recordarnos las esperanzas de aquellos desplazados por la guerra y la persecución.

Estos atletas no solo compiten por medallas; compiten por la dignidad y el reconocimiento de millones de personas en situaciones similares. Al compartir sus historias de lucha y superación, han logrado humanizar la crisis de refugiados, generando empatía y comprensión en todo el mundo. Este impacto va más allá de los Juegos Olímpicos, contribuyendo a un cambio positivo en la percepción de los refugiados y promoviendo los valores de tolerancia, solidaridad y paz •



Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Equipo Olímpico de Refugiados.

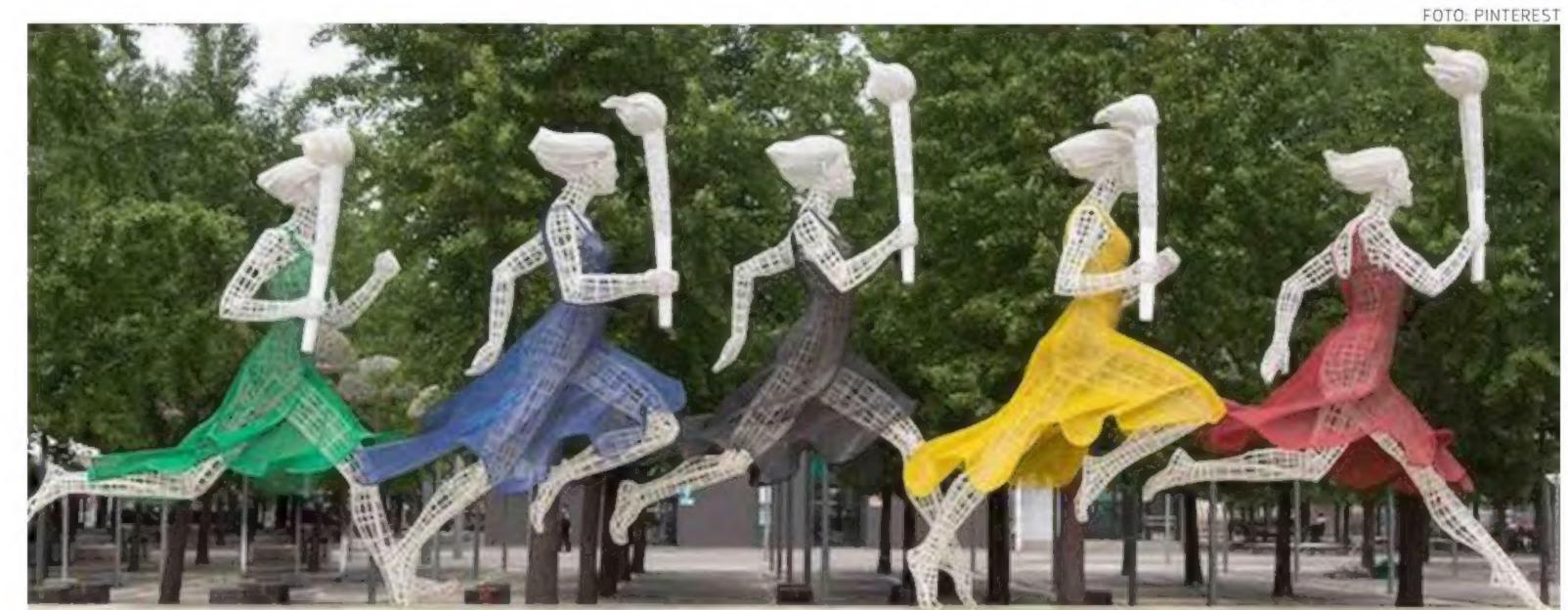

El Equipo Olímpico de Refugiados está conformado por atletas forzados a huir de sus países.